

Ucraniana récord La atleta Yaroslava Mahuchikh saltó 2,10 m y superó una marca que no se batía desde 1987. **DE**M.



#### Nuevo rey del boxeo

Elargentino "Puma" Martínez se quedó en Japón con el título de los AUP.

Lunes 8 de julio de 2024

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.235, **PRECIO:\$ 2.000,00** EN C.A.B.A. Y GBA - RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 300,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 50.

# La Corte se distancia de Milei y no va al acto en Tucumán

Hay malestar por el intento de meter al juez Lijo y ampliar el Tribunal.

Los tres ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, decidieron no asistir al encuentro que hoy a las 23.50 encabezará Javier Milei para la firma del Pacto de Mayo, a la que se espera vayan 19 gobernadores y el ex presidente Mauricio Macri. En cambio, el cuarto integrante del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, padrino político de la candidatura de Ariel Lijo, pidió una estratégica licencia para no tener que concurrir a la capital tucumana. La negativa del resto de sus pares es en respuesta a la intención del Gobierno de acelerar el ingreso de Lijo. ps



El Presidente, que no asistirá hoy a la cumbre del Mercosur, fue la estrella del encuentro de los conservadores en Camboriú. Eludió mencionar siquiera a su par brasileño, Lula da Silva, que había amenazado con retirar a su embajador en Buenos Aires si Milei lo agraviaba. Sí en cambio defendió a Jair Bolsonaro, a quien consideró un "perseguido judicial", cargó contra el socialismo y las dictaduras latinoamericanas, como la de Nicolás Maduro en Venezuela, y se reunió con empresarios y políticos de la derecha brasileña.

### Loan: denuncia de sobornos y aprietes en un caso cada vez más confuso

Imprevistamente ayer declaró ante la Justicia Macarena Peña, de 21 años, prima de Loan. La chica dijo que a su madre, Laudelina Peña, presa hoy en la cárcel de Ezeiza, le ofrecieron una casa, un auto y una moto para que dijera que al nene de 5 años lo habían atropellado. Denunció

también que, al igual que a su prima Camila Núñez, la habían amenazado para que apuntalara la hipótesis del accidente. Además salió a la luz una presunta trama de encubrimiento policial, vinculada con el comisario Walter Maciel, que se desprendería del análisis de los celulares. p34



Festejo imprevisto. Mélenchon, de izquierda.

### Francia: al final se frenó el avance de la ultraderecha y respira Macron

En un balotaje legislativo con resultado inesperado, la coalición de izquierda del Nuevo Frente Popular y el partido de Macron lograron desplazar al tercer puesto a Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, cuyo triunfo se descontaba. Ningún partido alcanzó la mayoría absoluta. Se abre una etapa de negociaciones y el presidente Macron debe nombrar al primer ministro. Temor ante la incertidumbre. 228

#### RESULTADOS EN BANCAS

| Popular   | Ensemble | Reagrupación  |  |
|-----------|----------|---------------|--|
| Jean-Luc  | Emmanuel | Nacional      |  |
| Mélenchon | Macron   | Marine Le Pen |  |
| 181       | 166      | 143           |  |

#### Cuasimonedas: La Rioja ya paga con bonos a los empleados públicos

Se llaman chachos, no tienen respaldo del Banco Central y el gobernador K Ricardo Quintela empezó a pagar con este bono a los empleados públicos jerárquicos y en agosto, a los 60 mil restantes. Junto con Buenos Aires, era la provincia más beneficiada con transferencias discrecionales del kirchnerismo. Ms

#### Cerró con superávit fiscal el primer semestre del año

Fue de \$4,97 billones, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Para lograr ese resultado hubo una fuerte reducción del gasto, y recortes en el aparato estatal. Una de las excepciones fue el aumento de la AUH. 213



CLARIN - LUNES 8 DE JULIO DE 2024 Sumario

# Espinoza, Kicillof, y la hipocresía del relato K

DE LA EDITORA



Silvia Fesquet sfesquet@clarin.com



Argentina de Municipios (FAM), que nuclea a alrededor de 500 intendentes de todo el país, votó por la continuidad de Fernando Espinoza al frente de la entidad por un año más. ¿Qué es lo llamativo del caso? Que fue un día después de que la Cámara del Crimen porteña confirma ra el procesamiento del intendente K de

La Matanza por abuso sexual.

La medida, que habla de "abuso sexual simple en concurso real con desobediencia a la Justicia", contra la modelo y ex secretaria suya, Melody Rakauskas, dejó a **Espinoza al** borde del juicio oral. En el mismo fallo la Cámara desestimó que la denunciante hubiera incurrido en espionaje ilegal, fuera una fabu-ladora o hubiera sido inducida por terceras personas para formular un relato falso. La desobediencia a la Justicia tiene que ver, según consignó la Cámara, con que el intendente matancero desoyó la orden judicial de no contactar a Rakauskas quien declaró haber

recibido presiones para retirar la denuncia.

Junto a "intendentes e intendentas de todo el país, contamos con el **enorme acompaña**miento de amagariovero, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y la ministra @sbatakis", señala en su cuenta de X (ex Twitter), FAM, acerca de su asamblea.

Magario es la segunda de Axel Kicillof. La otra funcionaria aludida es Silvina Batakis, ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bo naerense, ex ministra de Economía de la Nación en el gobierno de Alberto Fernández y dueña de una frase de antología: "El derecho a viajar colisiona con la generación de pues-tos de trabajo", cuestionando a quienes gastaban dólares en el exterior impidiendo así que fueran a parar al sector productivo, justo antes de que se supiera que su propio hijo esta**ba en Londres** en un viaje escolar.

Volviendo a Espinoza, no deia de ser llamativa, además de todo, la presencia de estas dos mujeres en el acto consagratorio de un hombre procesado por semejantes delito Aun cuando no hava sentencia definitiva to-

davia, <mark>lo mínimo sería separar lo de sus ca</mark>r gos, a la espera del veredicto final y no brin-darle precisamente un espaldarazo.

Sobre todo si se tiene en cuenta el discurso oficial en suelo bonaerense respecto a género, inclusión, derechos humanos y demás. Es ahí donde lo dicho pasa a ser relato puro y duro, sin disimulos. "No alcanzan los discursos

Se llenan la boca con sus políticas de género y defienden el lenguaje inclusivo, pero apoyan reeligen a un intendente que la Justicia procesó por abuso.

terraplanistas, llenos de odio e insensibilidad, para frenary anestesiar la lucha que llevan adelante las mujeres", proclamó Kicillof en el último Dia Internacional de la Mujer, junto, entre otros, a la vice Magario. **En la provincia** de Buenos Aires -agregó-reconocernos las situaciones de violencia y desigualdad: continuaremos impulsando políticas transversa-

les a todas las áreas de gobierno y, sobre todo, vamos a seguir apoyando las luchas que permitieron que muchos abrieran sus ojos".

Es el mismo Kicillofoue, jactándose de tener un Ministerio de las Mujeres en su provincia apareció sonriente en un acto oficial, junto también a Magario, al lado de Espinoza, un día después del primer proce samiento judicial del intendente. Y el mismo que ante los cuestionamientos que pe dían que el jefe municipal diera un par costado, respondió molesto que no sabía "la situación de cada uno en su faz privada".

De nada servirá que la Provincia se jacte de programas como "Mar para Todas", para garantizar el derecho al tiempo libre y descanso a mujeres y LGTB+, "ESI con Amigues", "Mariposas" contra las violencias de género, o el gobernador defienda el lengua e inclusivo, pensando que por hablar con "e" repara alguna injusticia, cuando sus acciones, la de sus funcionarias y la de intendentes/as dejan al descubierto la verdadera naturaleza de las cosas.

Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

Marine Le Pen Dirigente franc ultraderecha



Su fuerza había sido la más votada en las elecciones francesas, y amenazaba con quedarse con el mane-jo del gobierno. Sin embargo, el frente de izquierda obtuvo la mayor cantidad de bancas y la ultraderecha fue relegada al tercer lugar.





La semana pasada había sido crítico con el ministro de Economía estrella de Milei, Luis Caputo, al calificar de "muy malo" el anuncio que había hecho, y atribuyó a eso la caída de las acciones y bonos, y la suba del dólar y del riesgo país. Ayer anunció que dejaba de inte grar el Consejo de Asesores del Presidente. El País





CRUCIGRAMA

**Un símbolo** Es una de estrellas del atletismo mundial. Símbolo de la resistencia de Ucrania y surgida a los primeros pla

nos al ganar en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018. Ayer en París, con una marca de 2,10 metros batió uno de los más antiguos récords mun-diales (1987), el de salto en alto. Deportivo

HUMOR

En tanto, Emmanuel Ma-

cron tenía chances de seguir en el cargo. **El Mundo** 

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



| 1  | 2 | 3  | 4  | 5      |    | 6 |
|----|---|----|----|--------|----|---|
| 7  |   |    | П  | $\Box$ | 8  |   |
| 9  |   |    | 10 |        |    |   |
| 11 |   | 12 |    | 13     |    |   |
| 14 |   |    | 15 |        | 16 |   |
| 17 |   |    |    | 18     |    |   |
|    |   | 19 |    |        |    |   |

Hortzoniales

1. Baúles, cofres, z. Acción de cambiar algo por otra casa. a. Simbolo del lutedo lo. Sultanato de Arabia, con capital en Mascate. 1. Madre de la Virger, 1s. Bió que formo limite entre Paraguay y Brasil.

1. Abreviatura de opus. 17. Mate a alguien. 19. Lechos de las aves.

Verticales

1. Calmar, aquietar. 2. Congregues a una
cantidad de personas. 3. Símbolo del cromo.
4. Dueño, señor. 5. Adición. 6. Bocadillos que
se strven en las flestas. 8. Obstruyó un conducto o paso. 12. Voz que se dice al final de
las oraciones religiosàs. 15. De esta manera.
18. Abrevlatura de Idem.

Clarín 🕏 es propiedad de Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. Editor responsable: Ricardo Kirschbaum

pressreader PRESERBADELCOM +1 604 278 4604

#### Tensión con el principal socio comercial



rvadores. Jayler Milei y Jair Bolsonaro durante su encuentro en el balneario de Camborlú. El argentino, con críticas a lo que llama "el socialismo". FFE

# Milei evitó escalar más la pelea con Lula da Silva, pero cargó contra "el socialismo" y defendió a Bolsonaro

El Presidente, que no estará hoy en la cumbre del Mercosur, fue la estrella de la cita de los ultra conservadores en Camboriú. No mencionó a Lula; había amenaza de represalia diplomática.

Natasha Niebieskikwiat natashan@clarin.com

Pese a que debajo el escenario montado sobre Expocentro de Balneário Camboriú, los espectadores gritaban "Lula, ladrón, tu lugar está en la cárcel!", Javier Milei entró saltando al ritmo de su "himno" de ba-

talla electoral "Yo soy el Rey". El presidente respiró como en tendiendo claramente lo que vociferaban en portugués, tomó sus papeles, no respondió, no ironizó como en otras oportunidades, se acomodó sus lentes v empezó su discurso: defendió a su amigo el ex presidente Jair Bolsonaro, a quien definió como un "perseguido judicial" en Brasil; cargó duro contra el socialismo, contra las dictaduras latinoamericanas, habló de la riqueza de las familias de los socialistas, enfocándose contra Nicolás Maduro aunque críptico, porque pidió estando en Brasil ver "cómo viven los hijos de algunos de su

propio país". Dijo: "Son todos multimillonarios que viven como si hubieran inventado a Google". Y además, en el plano interno de Argentina se consideró, dando una serie de ejemplos, "el Gobierno que más palos ha recibido" a siete meses de asumir.

Pero si algo hizo resaltó ayer a la tarde es que Milei, en su **presencia** estelar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) a la que lo invitaron Los Bolsonaro que buscan lanzarse nuevamente a la presidencia en 2026- buscó evitar una escalada aún mayor con Luis Inacio Lula da Silva -la mala relación viene de la campaña argentina en 2023-, a quien el Presidente llamó hace unos días "zurdito", "corrupto", "comunista", "zurdo salvaje", disparando una crisis inédita con el principal socio del Mercosur y el principal destino de las exportaciones argentinas.

El gobierno del PT fue muy claro el sábado. Hizo saber que Lula estaba dispuesto a tomar una represalla diplomática muy fuerte si Milei pronunciaba palabras ofensivas contra él en el evento de Camboriú, en principio, convocando a Brasilia a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. Clarin supo que avisaron directamente a la Cancillería de Diana Mondino.

Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bol-

La sociedad argentina por primera vez en su historia rechaza un modelo estatista que se agotó".

sonaro, en Brasil, y miren lo que está pasando en Bolivia ahora mismo: están dispuestos a montar un falso golpe de estado con tal de sumar algún puntito que otro más en una elección", dijo el Presidente. Bolsonaro enfrenta varios procesos entre ellos uno por presunta asociación para delinquir, peculado y lavado de dinero en un caso que lo investiga por el intento de apropiación de unas valiosas joyas que países árabes le obsequiaron a esidencia brasileña.

Milei llegó el sábado cerca de las 23 a Santa Catarina, tras anunciar que no iba a ir a la cumbre del Mercosur de hoy. Viajó su hermana Karina Milei, -llamaba la atención rodeada por un universo político dominado por hombres; el ministro de Defensa **Luis Petri-**que puso un avión de la Fuerza Aérea para este viaje de carácter privado- y con el vocero Manuel Adorni.

A Milei, lo recibieron a los abra-

zos los Bolsonaro, los gobernadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas y de Santa Catarina, Jorginho Mello, con expresiones para sinto nizar de "Viva la Libertad", v "Viva la Libertad Carajo". El sábado vieron el partido de la Copa América en el que Brasil perdió frente a Uruguay, y Bolsonaro hijo le regaló a su amigo Milei una curiosa medalla apo-dada "triple 'i" por "inmortal, im-brochable (que no puede romperse) e incomible [sexualmente por otro hombre, explicó con gestos Bolsonaro hijo: sic.l'

"El viento de cambio que comenzó en Argentina recorre el mundo v llegará a cada rincón donde la liber tad esté reprimida. Esto recién comienza ¡Viva la libertad, carajo!", festejó el Presidente. Curioso justo ayer porque **el triunfo de la iz**quierda en Francia marcó un rum bo distinto, teniendo en cuenta además la victoria del Laborismo en Gran Bretaña. 🔳

pressreader ProssReader.com +1 604 278 4604

CLARIN - LUNES 8 DE JULIO DE 2024 Tema Del Día

#### Tensión con el principal socio comercial

# Para Mondino, el Mercosur necesita "un shock de adrenalina"

La canciller expuso en la previa de la cumbre, a la que pegará el faltazo Milei. Afirmó que el comercio intrazona está estancado y pidió "más integración al mundo".



**aje.** Diana Mondino al hablar ayer en la reunión de cancilleres del Mercorsur. Tuvo una <mark>mirada</mark> critica

La canciller Diana Mondino expresó ayer una mirada muy crítica sobre el presente del Mercosur, ante el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, cuyo país ejerce la presidencia pro tempore del organismo regional.

La representante argentina afir-mó que el comercio intrazona está estancado y que no se logró facilitar el acceso a nuevos mercados. "El Mercosur está necesitando un shock de adrenalina", sostuvo.

Y siguió: "En lo que respecta a la dimensión comercial, resulta innegable el estancamiento que sufre el comercio intrazona fundar sus argumentos, citó que en 1998, el 25% de las exportaciones de los cuatro estados que integran el bloque se dirigía al propio Mercosur y que, durante los últimos diez años, ese número fue, en promedio, un 12.5%; y en año 2023 aún peor, cuando las ventas intrazona se redujeron solo al 11.3 por

Mondino participó en la mañana de este domingo, junto a sus pa res, de las sesiones plenarias del Consejo Mercado Común del Mercosur (CMC), en la ciudad de Asunción, tanto en la reunión específica de los Estados Parte como, poste riormente, en el encuentro con los Estados Asociados.

Tras destacar los avances recientes en materia energética y en la construcción de infraestructura común, afirmó que desde la gestión de Javier Milei tienen "una mirada crítica sobre el presente del Mercosur y consideramos que su potencial como mercado ampliado y plataforma de relacionamien to con el mundo está altamente desaprovechado. El Mercosur está ne-cesitando un shock de adrenalina".

El encuentro fue la previa a la cumbre de presidentes este 8 de julio en Asunción, en la que no esta-rá presente Milei.

Milei asistirá irá hoy a Tucumán

para la vigilia del Día de la Independencia, donde firmará el llamado Pacto de Mayo con los gobernado

Mondino también babló de uno de los déficit del organismo, en cuanto a facilitar el acceso a los grandes mercados extrazona y pidió avanzar en negociaciones con otros países de la región como El Salvador, Renública Dominicana. Honduras, Panamá, Guatemala y Ecuador, países que representan según dijo- un mercado de 375 millones de personas y un PBI de casi US\$ 500.000 millones.

La canciller consideró que "la agenda del bloque posee un alto grado de inercia, que avanza lentamente para la velocidad de los cam bios globales. La etapa actual del Mercosur está caracterizada por el 'gerenciamiento' y 'administración' de distintos acuerdos y compromisos previamente asumidos, pero no tenemos agilidad y capacidad para provectarnos hacia los temas del futuro. Basta señalar, por caso, que un tópico tan trascendente v disruptivo en la agenda global, co mo lo es la inteligencia artificial (IA), no es abordado en ninguno de nuestros foros ni es parte de nues-

Y concluvó: "Argentina renueva su compromiso con el Mercosur. Avancemos con más Mercosur pe ro con un Mercosur más integrado va al mundo que avanza sin espe

De la comitiva en Asunción participaron, además de la canciller, el embajador en Paraguay, Guillermo Nielsen, y los diputados Fernando Iglesias, del PRO, y Juliana Santil**lán Juárez Brahim**, de La Libertad Avanza. Esta última aprovechó su cuenta oficial de X para resaltar un pasaje del discurso de Diana Mondino: "Entendemos que el único ca-mino para lograr un **Mercosur más** ágil y moderno es tomar decisiones valientes y caminar hacia la libertad". ■

### Adorni: Chávez y Kirchner "nos conducían al abismo"

El vocero presidencial Manuel Adorni también habló en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CAPC), y fue el encargado de presentar a Javier Milei.

"Para los liberales que hemos predicado durante años las ideas que hoy estamos llevando a la pri-mera plana mundial, hemos sufrido la subestimación de las ideas de la libertad, el desprecio de los empobrecedores del Foro de San Pablo, y hoy a pesar de esto **es un gran** orgullo que seamos tantos", co-menzó diciendo el vocero.

"Hace 20 años cuando el socialis-

mo se esparcía de la región de la mano de populistas como Chávez, Kirchner y tantos otros, nos conducian al abismo. El capitalismo, la libertad, la meritocracia, el esfuerzo, el progreso eran palabras prohibidas", agregó el funcionario

desde el escenario principal. Y antes de darle la palabra a Milei, culminó: "El capitalismo es lo que nos va a llevar a la libertad".

El vocero compartió en la cita en Camboriú una curiosa foto con un efecto de una luz verde, en la que posó junto a otro integrante de la comitiva, el ministro de Defensa,



Estov verde, Adomi v Luis Petri.

Luis Petri. Este también subió al escenario y dio un discurso, antes de que hablaran tanto el Presiden-te como Jair Bolsonaro.

Petri fue el primero de los argentinos en exponer en la CAPC.

"No estaría hoy hablándoles aquí a ustedes de no ser ministro de un presidente que tiene la convicción de cambiar décadas de decadencia. Me refiero a Javier Milei. En dos días se van a cumplir ocho meses desde que asumimos el Gobierno. Encontramos una Argentina devastada (...) y esa Argentina comen-zó a cambiar con Javier Milei", señaló el ministro de Defensa.

'Como decía el general San Martín: para momentos como estos han sido hechas las personas con coraje. Y para este momento que vive el mundo, se reclama y se re quiere personas con coraje", conti-

nuó su alocución. Y en el final, apuntaló aún más la prédica del presidente argenti-no: "Para defender los valores de la libertad se requieren personas decididas, porque nos estamos jugando la patria. Y el patriotismo es el amor por la tierra de nuestros padres. Por eso tenemos que ser pa-triotas, por amor a esa tierra. Y por eso tenemos que defender más que nunca los valores de la libertad.

En el marco del encuentro, y se-gún publicó la Oficina del Presidente, Milei, junto a su comitiva, mantuvo una reunión en Camboriú con empresarios de la Federa-ción de las Industrias del Estado de Santa Catarina (FIESC), entre ellos representantes del Grupo Tigre, de EARBEN Tintas, del Grupo DASS, de Exportaciones AURORA, de XP Inversiones, y de Etesco Ltda.

pressreader

Tema Del Día

# Pese a la tensión, la Argentina mantiene el superávit con Brasil

El saldo a favor se sostiene con US\$ 107 millones en los primeros 6 meses de 2024. Brasil sigue siendo principal destino de las exportaciones argentinas.

#### Agustina Devincenzi

agdevincenzi@clarin.com

Pese a la tensión entre Javier Milei y Lula da Silva, la Argentina man-tiene el superávit comercial con Brasil en un vinculo que se consolida en detrimento de la relación con el resto de los países socios del Mercosur, aunque pierde peso en la competencia con Asia.

Si bien junio registró una desaceleración, se sostiene el saldo a fa-vor: en los primeros seis meses del año, la balanza arrojó una cifra positiva de US\$ 107 millones, un cambio de tendencia comparado al déficit acumulado de US\$ 3.504 millones en igual semestre de 2023, de acuerdo a datos de **Abeceb** en base al Ministerio de Economía brasileño.

"En junio, la Argentina volvió a registrar un ligero superávit comercial de US\$ 49 millones en la balanza con Brasil, el cuarto consecutivo luego de un balance posi-tivo de US\$ 111 millones en marzo, US\$ 116 millones en abril y US\$ 23 millones en mayo", señaló la consultora en su último informe.

Siendo el mayor destino de las exportaciones argentinas -y uno de los tres principales orígenes de las importaciones junto con China y los Estados Unidos-, el intercambio con los socios del Mercosur pierde importancia. Al respecto, Marcelo Elizondo, especialista en



Afines. Javier Milei y Jair Bolsonaro. El argentino mantiene un ácido duelo verbal con Lula da Silva.

#### PARA TENER EN CUENTA

millones de dólares fue el saldo comercial a favor con Brasil en el primer semestre, un cambio de tendencia respecto de 2023.

15%

encia de Brasil hoy en el comercio internacional argentino. Menos que hace años, por el peso del vinculo actual con Asia.

8.022

portaciones a China en 2022 (US\$ 2.576 miliones en 2003). Vietnam creció como destino. comercio exterior, aseguró que "su relevancia relativa para la Argentina es menor que en administracio-

#### Competencia con Asia

"En la evolución de los negocios internacionales, se observa que la re-lación con el resto del bloque es cada vez menos significativa. Mientras que crece con otras regiones como Asia, la pérdida de participación local en las exportaciones mundiales se relaciona con la falta de dinamismo en las ventas a mercados tradicionales como América del Sur", detalló. Y agregó que la mayor economía de la región logró un salto en la relación con la Argentina luego de la conforma ción del **Mercosur** en 1991. "Pasó a ser un mayor proveedor y un cre-ciente destino de las ventas argentinas", amplió Elizondo. No obstante, a pesar de seguir

siendo el mayor socio comercialcon agro, automotriz y petroquímica como las actividades princi-pales en el intercambio-, el mercado vecino tiene una incidencia bala en el comercio internacional argentino, casi un 40% menor que la que tuvo en los primeros años del Mercosur. En ese entonces, tenía un peso del 25% y llegó al 30%. Pero la proporción disminuyó en la medida en que la Argentina comenzó a desarrollar negocios con Asia. Hoy, representa solo un 15%.

Por ejemplo, las exportaciones a China pasaron de US\$ 2.576 millones en 2003 a US\$ 8.022 millones en 2022 (cayeron en 2023 por la sequía a menos de US\$ 6.000 millones, ya que, sobre todo, se exportan al gigante asiático bienes de origen agrícola).

Del mismo modo, se duplicaron la India, hasta alcanzar en 2003 US\$ 4.520 millones en 2022. Y con mercados como Vietnam se trepó a US\$ 3.222 millones ese mismo año (en 2023 el número también estuvo afectado por la seguía).



Desde que vendiste tu primer usado.

Hasta que compraste tu primer 0km Q





CLARIN - LUNES 8 DE JULIO DE 2024 El País

#### Obstáculos en la agenda del oficialismo

# Respuesta de la Corte al intento de la Rosada de acelerar el ingreso de Lijo: no va al acto de Milei en Tucumán

Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz no explicaron la razón, pero la decisión coincide con el intento de nombrar al juez. Lorenzetti está de licencia. El acto por el Pacto de Mayo arranca a las 23.50.

#### Emiliano Russo

Tras una forzada postergación, Javier Milei tendrá en la medianoche de este lunes su anhelado Pacto de Mayo, en San Miguel de Tucumán. donde aprovechará para hacerlo coincidir con los faustos por el Día de Independencia. Como ocurrió con la Ley Bases, que vio cercenado su diseño original, tampoco en la "Casita de Tucumán" se harán presentes todos los actores de la política, del sindicalismo, del empresariado ni tampoco la Corte Suprema, que imaginaba el Presidente para firmar un acta que contempla las 10 políticas de Estado.

Una de las ausencias significativas para la firma de la denominada "Acta de Mayo" será la de los cua-

tro integrantes de la Corte. Esta decisión se produce en medio de la intentona del Ejecutivo para acelerar la aprobación del pliego de Ariel Lijo, y en menor medida de Manuel García Mansilla, para cubrir las vacantes en el alto tribunal y, al mismo tiempo, de menear la posibilidad de impulsar una ampliación en la cantidad de miembros del máximo tribunal.

Ricardo Lorenzetti, padrino de la candidatura de Lijo, está de licencia v por eso no viajará a Tucumán. Los otros tres ministros, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, anunciaron que no irán a Ceremonial de la Casa Rosada, sin especificar la razón.

El mandatario y su hermana Karina buscan teñir la administración de una "épica fundacional" y por eso apuestan a relanzar la ges

tión tras la demorada sanción de la lev Bases. La Secretaría General de Presidencia cursó el martes pasado decenas de invitaciones para la cita y si bien **se estima que dirán** presente unos 19 gobernadores, habrá faltazos entre los jefes parlamentarios y sindicales

Es que, por ejemplo, el jefe de la bancada Hacemos de Diputados. Miguel Pichetto, integrante de la denominada "oposición dialoguista", confirmó su ausencia así como también lo hicieron los más criticos de la Coalición Cívica. El peronismo ya había anticipado su decisión de no participar de la cita

La expresidenta Cristina Kirchner contestó la misiva argumentando su decisión de no ser parte del Acta de Mayo. El primer gobernador justicialista que rechazó el convite fue el bonaerense Axel Kisencia Ricardo Quintela (La Rioja). ergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) v Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Todos cercanos a la línea de oposición dura.

En la Casa Rosada, asimismo, no confirmaron qué referentes gremiales y empresarios serán de la partida en la vigilia por el Día de la Îndependencia. El triunvirato de la CGT, de hecho, declinó la invitación a rubricar el mentado pacto.

De los exmandatarios invitados. sólo irá **Mauricio Macri**. Pese a los chispazos con el Ejecutivo por la millonaria deuda por la Coparticipació, el ex presidente regresaba ayer de su visita a Londres, donde asistió al torneo de Wimbledon, para poder arribar hoy el lunes a Tucumán, Mañana regresaría al Viejo Continente. Todo un gesto hacia la

El acto se realizará en la "Casa de Tucumán, en el centro de la capital provincial, donde en 1816 se fir mó el acta de la Independencia. En este 2024 la ceremonia será una "vigilia" de esta histórica conmemoración, en la que Milei aprovechará para convocar a referentes políticos, sindicales y empresarios a rubricar un compromiso que le permita hacer efectivas las reformas con la que piensa una nueva Argentina. El acto comenzará a las 23.50 de hoy con la firma del Acta de Mayo y posteriormente Milei pronunciará un discurso. Será transmitido por cadena nacional.

Empero, en un sector del oficialismo había dudas si el encuentro serviría para "regenerar expectativas" luego de una semana en la que la incertidumbre del mercado por

En primera fila. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, en el Congreso, rederico López claro

#### Milei volverá mañana a la madrugada nara estar en el Tedeum.

la salida del cepo y la normalización de la economía se visibilizó con los vaivenes de los indicadores financieros. El Gobierno decidió que el acto

tenga este formato porque la fecha original, el 9 de Julio, podía coincidir con una posible semifinal del Seleccionado en la Copa América, un previsión confirmada. En principio, el jefe de Estado es-

tará poco tiempo en la capital tucumana: tiene previsto arribar a las 22.30 de hoy y regresar en la madru-gada de mañana martes al Aeroparque. Es que tiene dos importantes actividades programadas: a las 9 asistiría al Tedeum en la Catedral Metropolitana y cerca de las 11 arribaría al Palco de la Av. Del Liberta dor, para el desfile militar.

Como gesto al radicalismo, el Go-bierno incorporó a la educación al Pacto. Pero el texto no fue consensuado y la mayor parte de sus apartados se basan en la doctrina de fe libertaria: un "equilibrio fiscal innegociable", "la reducción del gas to público" o una necesaria refor ma previsional.

pressreader ProssRuader.com +1 604 278 4604

Se está por publicar el llamado a la audiencia pública en el Senado para tratar los pliegos del juez y de García-Mansilla. La puentearon a Victoria Villarruel.

# La negociación por la Corte viene difícil y el Gobierno ya analiza un menú de opciones para que pase Lijo



#### Carlos Galván

cgalvan@clarin.com

"Los dos o ninguno", fue la instrucción que bajaron en un principio desde la Casa Rosada para el tratamiento de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos de Javier Milei para ocupar dos sillones en la Corte Suprema. La directiva, sin embargo, pierde rigidez. Es más: justo cuando se acerca la fecha de la audiencia pública en el Senado, desde el Gobierno aclararon a importantes inter-locutores que en realidad lo del "los

dos o ninguno" era el plan A. Sobre la mesa **ya hay otras alter**nativas. La primera es que es si uno de los dos candidatos no consigue el acuerdo del Senado, se retiraría su pliego y se propondría otro, diieron las fuentes consultadas. Lo otro que se baraja es ampliar la Corte para poder negociar con las distintas fuerzas políticas los nombres de sus integrantes, pero siempre preservando el de Lijo.

Bajo el contexto actual, la espe-culación es que García-Mansilla podría quedar en el camino. Nadie admite que haya algo concreto en marcha, pero se espera una movida transversal entre senadoras de diferentes bloques para exigir que haya una candidata mujer, en caso de que la integración siga siendo de cinco miembros. La propia vicepresidenta Victoria Villarruel va dijo que a su criterio una de las vacantes debería ser ocupada por una

En medio de la tensión que mantiene con el tándem Karina Milei-Santiago Caputo, Villarruel **no tie**ne asignado ningún rol clave en el tratamiento de los pliegos. Un dato lo ilustra: el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, puenteó a la presidente del Senado y contactó directamente a la titular de la comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, para interiorizarse sobre las audiencias. Amerio es terminal de Santiago Caputo.

Esta semana se publicarán en el Boletín Oficial y en dos diarios los nvocatoria a las au-



Juez federal. Ariel Lijo. MAXIFAILLA



Profesor. Manuel García-Mansilla. JUANOTESON

diencias en el Senado en las que se deberán presentar los postulantes. No tienen aún fecha exacta, pero serían en el arranque de agosto.

Por lo que se sabe, García-Man-silla no conoce a Milei. Sí tuvo contactos con el asesor estrella Caputo, dijeron las fuentes consultadas. Conoció, hace poco, a Lijo. Amerio es quien empezó a mo-

verse, aunque de manera sigilosa. para sumar las adhesiones necesa rias para que los pliegos de ambos sean aprobados.

Otras dos personas están con la misma tarea. Una es el propio Lijo-"se autogestiona", es el comentario que circula en el Senado- y la otra el iuez de la Corte Ricardo Lorenzetti. promotor de la candidatura del controvertido juez federal.

Habría indicios de que Lijo empezó a tejer vínculos con senadores. Esta semana en un despacho de un senador recordaron a Clarín que el fallecido cortesano **Enrique** Petracchi decia que lo primero que debía hacer un juez tras ser nombrado es dar una señal de independencia a sus padrinos políticos. Sugestivamente es una frase que se escucha a Lijo con regularidad.

En el Consejo de la Magistratura y en ámbitos políticos se insiste con que el autor intelectual del plan de proponer a Lijo y a García

Mansilla es Lorenzetti. Su motivación primaria sería <mark>aislar</mark> en la eventual nueva configuración del máximo tribunal a su rival Horacio Rosatti. ¿La otra sería retornar a la presidencia de la Corte?

El ministro se muestra muy activo. En el Congreso aseguran, por ejemplo, que el senador libertario por Formosa Francisco Paoltroni fue invitado por Lorenzetti a una reunión. Fue después de que el le gislador asegurara que rechazaría el pliego de Lijo. Hasta ahora nada

#### Sugestivamente, Parrilli defendió la nominación de Lijo.

indica que haya cambiado su voto Más aún; en el oficialismo aseguran que habría otro senador libertario que votaría en contra de Lijo.

Para la aprobación de los pliegos se necesitan dos tercios del Senado, es decir 48 votos en caso de asis tencia perfecta. Ya se sabe que dos senadores del PRO, los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero rechazarán el pliego del juez fede ral. La radical Carolina Losada tampoco acompañará su candidatura

En el PRO no descartan que Mauricio Macri se meta en la **pulseada** 

y se pronuncie en contra de Lijo. La bancada amarilla cuenta con 6 senadores en total. No todos responden directamente al ex presidente, pero ninguno es bullrichista

La mayor i**ncógnita** es qué hará la bancada peronista, la más numerosa, con 33 senadores. Uno de sus miembros ya anticipó a Clarín que votará en contra de Lijo.

Pero desde el bloque del PJ surgen señales sugestivas. Días atrás el cristinista Oscar Parrilli pareció respaldar al polémico magistrado: "Oue Clarin v La Nación estén criticando a Lijo es como que le otoreuen una medalla", dijo a una radio. La bancada, donde Cristina Kirchner tiene al menos 13 senadores que le responden, debe aún reunirse para fijar una posición.

Pero en el Senado - y también en medios judiciales y en el Consejo de la Magistratura- palpan que Lijo conseguirá finalmente el acuerdo. El propio magistrado así se lo hace saber a sus interlocutores, según pudo reconstruir Clarin. Les dice, incluso, que trabaja para juntar los otos de él y de García-Mansilla.

Pese a las controversias que ge nera su postulación, senadores clave entienden que su pliego avanzará pero no por tratarse de un pos-tulante de Milei sino del propio sistema. "Los gobernadores, los sena

dores, el sistema político quiere que Lijo llegue a la Corte", apunta un integrante de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta. De ser así, suena a paradoja: en vez de can-didato de Milei, **sería el candidato** de la casta.

Ese sistema está integrado por los senadores que aportan sus vo-tos y gobernadores, varios de ellos jefes de esos legisladores. En el Consejo de la Magistratura y en el Congreso dicen que más que con la pelea por la Corte, los mandatarios provinciales y muchos sena-dores **están pendientes** de la designación de cargos vacantes clave en la Justicia Federal del Interior.

En una de sus primeras medidas tras asumir, Milei hizo retirar del Senado de 62 pliegos enviados por Alberto Fernández para cubrir juzgados federales. Esos pliegos aún están pisados por el Poder Ejecutivo. La promesa es que se enviarán recién tras el tratamiento de los pliegos de la Corte. ¿Toma y daca? Dato extra: en la Justicia Federal

y Nacional hay en total 116 cargos vacantes, según datos del Consejo de la Magistratura.

Las controversias por la nominación de Lijo son públicas. Pero ya se empezó a poner también la lupa en García-Mansilla, Circula entre senadores un paper publicado por el abogado en 2014 en el que plantea: "No existen 'ineludibles razones normativas' que obliguen a un juez federal a renunciar a los 75 años, o a requerir un nuevo nombramiento y acuerdo para mante nerse en el cargo". Y completa, en relación a las jubilaciones de los entonces jueces Eugenio Zaffaro-niy Elena Highton: "Esa limitación en la duración en el cargo de los jueces federales, que ahora se pretende cumplir, resulta jurídicamente inexistentey, por ende, ina plicable". La Constitución de 1994 establece que al llegar a los 75, los magistrados precisan de un nuevo acuerdo del Senado.

García-Mansilla es autoridad de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Senadores repararon en que hizo su doctorado en la facultad de la que era y es deca-no. Alguien observó: "Suena feo", unque aclaró que no es objetable

Villarruel ya dijo que no avalaba la candidatura de Lijo-cuestiona su desempeño en la causa Rucci- v también que le gustaría que uno de los asientos en juego en la Corte sea para una mujer. Para el oficialismo, está más claro que el agua que la vice no cumplirá con el papel de salir a buscar votos para los candidatos. Tiene las herramientas para demorar su tratamiento e, incluso, para pisarlo. Fue lo que hizo Kirchner con el pliego de Daniel Rafecas.

Duda: el día que se trate su pliego en el recinto, ¿Villarruel presidirá la sesión o optará por delegar la ta rea para no quedar asociada con la entual designación de Lijo?■



El País

#### Obstáculos en la agenda del oficialismo

### Previo al Pacto de Mayo, Kicillof criticó el rumbo económico del Gobierno

Dijo que lo preocupa la profundización de la recesión y de que sube el desempleo. Habló de "verso financiero".



Gobernador. De la provincia de Buenos Aíres, Axel Kicillof. No Irá hoy a Tucumán. MAXI FAILLA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a criticar ayer el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y expresó su preocupación por la recesión y el impacto en el consumo.

El mandatario realizó un posteo en redes sociales, donde reflejó las repercusiones en los medios por la caída de las ventas en el consumo de carne y de naftas, entre otros productos. "No hay nada que la política económica de Milei deje en pie. Como bajó salarios y jubilaciones y redujo a cero la inversión pública, se redujo la demanda de consumo. Caen las ventas, se profundiza la recesión y aumenta el desempleo. Todo lo demás es verso financiero", expresó en X.

financiero", expresó en X.
Días atrás, donde encabezó un acto por los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón, el mandatario bonaerense habló de "experimento anarco capitalista liberal libertario" el programa económico y aseguró que "le hace tanto daño a nuestro nuelho.

daño a nuestro pueblo".
"El mismo Presidente que ataca al federalismo, agrede los derechos del pueblo, las instituciones de la democracia, es el que volvió a lanzar en estos días una invitación al llamado Pacto de Mayo, que como ya dijimos ni es pacto porque requeriría un acuerdo con las partes

ni es de mayo porque se les escapó el mes", expresó.

Kicillof será uno de los gobernadores ausentes hoy en Tucumán, donde el presidente convocó a la firma del llamado Pacto de Mayo.

En ese acto, volvió a expresarse con ironía y le propuso al mandatario celebrar el pacto con los gobernadores en otra fecha: el 4 de Julio, día en que los Estados Unidos celebran su independencia. Además de Kicillof, los otros que

Además de Kicillof, los otros que confirmaron su ausencia fueron: Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Otra de las ausencias resonantes es la de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti (Ver página 6). Otro de los dirigentes que fue cla-

Otro de los dirigentes que fue clave en la sanción de la Ley Bases en el Congreso y que no estará en Tucumán es Miguel Ángel Pichetto.

cumán es Miguel Ángel Pichetto. El bloque Encuentro Republicano Federal de la Cámara de Diputados, uno de los espacios llamados dialoguistas, emitió un comunicado donde expresaron su coincidencia con el Acta de Mayo, pero señalaron que "estos objetivos no se alcanzan con una foto." ■

# ACTO CENTRAL JUEVES 18 DE JULIO 9:30 - PASTEUR 633

# 

FAMILIARES DE LAS VICTIMAS





pressreader Pressreader Pressreader.com +1 604 278 4604

# "La Cámpora" de Milei y cómo arma su partido a nivel político e ideológico

EN FOCO



Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

a intempestiva interna del PRO entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich desnuda la diáspora que amenaza al partido creado por el ex presidente, que supo encarnar el cambio y reunir a dirigentes para gobernar el país después del kirchne-rismo. Son los que quedaron presos de la carencia de la conducción, de la heteroge-neidad de Juntos por el Cambio y de la aparición de Javier Milei, con un discurso más contundente, con el blindaje de un outsider que carece de prontuario político. Los libertarios leen ese escenario y ac-

túan en consecuencia. Interpretan -y lo manifiestan- que el PRO es un partido que está "destruido" y que ha perdido las bande-ras, que hoy estenta el Gobierno.

La consecuencia es el avance de Karina Milei, que concentra el armado libertario con sus dos alfiles, **el riojano Eduardo "el Lule" Menem** en la construcción nacional actual subsecretario de Gestión Institucional- y Sebastián Pareja -subsecretario de Integración Socio Urbana- en la estraté gica provincia de Buenos Aires.

Quienes conocen al sobrino de Carlos y de Eduardo Menem, con cuatro décadas de experiencia en el Senado colaborando con ambos, aseguran que su protagonismo es tal que cumple funciones al mismo nivel que Guillermo Francos. El jefe de Gabinete, por su cargo, tiene más contacto con los goernadores y está más dedicado a la política. En cambio "el Lule" suele ser caracteri-

#### Afirman que "Lule" Menem. a cargo del armado nacional, tiene una relevancia que lo equipara a Francos.

zado como el primero que llega a la Casa Rosada y el último que se va, abocado a la gestión y, en silencio, "atajando penales" todo el día, afirman, por su función de arreglar problemas de distintas áreas

En la provincia de Buenos Aires se ha desplegado un trabajo con bajo perfil pero con una organización que va más allá de quiénes integrarán las listas. No es casual que lo lleve un peronista, Pareja, que trabajó para el menemismo y tiene aceitados lazos con el macrismo. La Libertad Avanza va tiene presencia en los 135 distritos de la provincia. Durante la campaña electoral tenían un responsable por sección electoral; ahora los renovaron, y a quienes antes hacían esa tarea los ascendieron y hoy cumplen con un claro objetivo de penetración política bonaerense.

Comenzaron a ocuparse de las colegia turas, presentando listas en los colegios de abogados, escribanos, contadores y arquitectos, entre otros. En el ámbito educativo



Armado político. Karina Milei está cargo de la fuerza nacional del Presidente, Juano tesone

omueven, a través de mesas, a la agrupación "Aulas" en las escuelas secundarias y "Crear Libertad" en las universidades. Tienen inserción sindical y alimentan las rela-ciones internacionales con embajadores extranjeros y aprovechan para la política pro-gramas y becas poco conocidos.

Tienen su escuela de pensamiento libertario, la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), algo así como la Fundación Pensar del PRO. De allí extrajeron la pla-taforma electoral que llevó Milei en campaña. Pronto se inaugurarán escuelas en la Ciudad de Buenos Aires y en Río Negro

A tal punto llega la organización política e ideológica que en Santiago del Estero están lanzando **el Foro Alberdiano** que busca ser la antítesis del Foro de San Pablo creado por el Partido de los Trabajadores de Lula Da Sil-va y que integran en Argentina el PC, el Partido Obrero y el kirchnerismo.

El acto de este sábado en el oeste del Co-

nurbano, en Morón, fue el lanzamiento de un trabajo en la provincia que comenzó ha-ce varios meses, y que llevó a La Libertad Avanza a contar hoy con unos 19 mil afiliados y esperan, para agosto, tener unos 30 mil. A modo de ejemplo, la Justicia Electoral pide para constituir un partido de distrito, que pelea diputados y senadores nacionale mil afiliados; y para ser partido provincial y disputar todas las categorías, 8 mil.

Los libertarios pretenden que el partido nacional que construyan, que hoy se conoce como La Libertad Avanza, quede al margen de disputas internas y discusiones por la propiedad del sello. Para eso estará la **agrupa-**ción nacional, La San Martín, antagónica a La Cámpora del kirchnerismo

Hay un convencimiento de que, al menos en territorio bonaerense, Milei no habilitará ningunas PASO con otras fuerzas y que estará a la cabeza de cualquier negociación. Pero aseguran que ya los acuerdos no serán **partidarios** ni habrá coaliciones al estilo Juntos por el Cambio.

"Que quede claro que nosotros vamos a manejar la elección del año que viene", enfatizan los libertarios. Rechazan una coali-ción con el PRO o cualquier partido para 2025 en la provincia porque consideran que eso sólo sería necesario por una necesidad jurídica, que la tienen cubierta con las afi-liaciones, o por falta de territorio. Pero están convencidos y afirman que "hoy La Libertad Avanza lo pasa por arriba al PRO". Observan la posibilidad de una alianza pero post elecciones legislativas y si es que el macrismo no se integró ya al oficialismo, y se transforma en un obstáculo.

En cuanto al radicalismo, que tiene una estructura en Provincia, distinguen al sector de Maximiliano Abad del que encarna Martín Lousteau, y observan la intención de Facundo Manes de dirimir el liderazgo en la UCR provincial. Creen que lo ideal sería que el radicalismo se atomizara y se di-vidiera con otras fuerzas. Según los libertarios, hay intendentes radicales que vienen manteniendo conversaciones con LLA para dar el salto. Pero a ellos, al macrismo y al resto de extrapartidarios que especulen con sumarse, les advierten que no es lo mismo hacerlo en julio que en diciembre, cuando tendrán el partido armado.

El objetivo del grupo que lidera Karina Milei es que el 2025 se fortalezca el partido oficialista. Si además eso se traduce en un triunfo sobre el kirchnerismo, mucho me-

#### Los libertarios afirman que hoy La Libertad Avanza arrasa al PRO en la provincia de Buenos Aires.

ior. Pero hacen trascender en privado, a modo de ejemplo del espíritu de la cons trucción libertaria bonaerense, que prefieren perder por tres puntos en la Provincia con el kirchnerismo, antes que entrevarles a otros partidos cinco bancas de diputados provinciales por un acuerdo partida-rio y sin seguridad en la lealtad.

Respecto de su principal rival, el kirchnerismo, no creen que la interna llegue a una ruptura porque no les queda otra opción que mantenerse juntos. De todas maneras, sobre su principal competidor Axel Kicillof, creen que **en octubre tendrá compli**caciones para pagar los sueldos.

Como contrapartida, afirman que esa situación es producto que el gobernador y La Cámpora hicieron una apuesta muy grande de que Milei iba a convertirse en pocos meses en un inmenso fracaso. Como cuando en el 2015 vaticinaron que Macri se iba en helicóptero en tres meses. Y se equivocaron.



El País

#### CLARIN - LUNES 8 DE JULIO DE 2024

# **Boleta única: Milei** quiere anotarse un triunfo en el Senado

Negocian con la rionegrina Mónica Silva, que presentó un dictamen de minoría, para unificar criterios. Si hay cambios el proyecto debe volver a Diputados.



Luego del primer triunfo en la Cámara alta con la Ley Bases, ahora van por la ley electoral. M. FAILLA

Jazmin Bullorini

ibullorini@clarin.com

Mientras enfrentan embates opositores-como el proyecto de actuali-

zación de las jubilaciones va aprobado en Diputados- La Libertad Avanza quiere anotar un gol pro-pio en el Senado: aprobar la **Boleta** Única Papel. Sin los números para sancionar la media sanción de la

Cámara baja, los oficialistas negocian con la rionegrina Mónica Silva -que había presentado un dictamen de minoría- un esquema intermedio que les permita dar luz verde a esa modificación electo-

Estamos avanzando en el tema, nos parece importante y vamos a conseguir un sistema que la pueda incluir a Silva para votar todos juntos", aseguró a Clarín un importante miembro de la bancada libertaria.

A los senadores los corre, por un lado, la presión política de los diputados que ya trataron el tema y quieren verlo convertido en ley, ero también el cronograma electoral. Ya pasó medio año y si no lo tratan en lo que queda de 2024 re-cién podrían hacerlo en 2026, porque es norma de oro que en los años en que hay elecciones no se

modifican las reglas de juego. Es cierto también que con la asunción de Federico Sturzenegger se espera que el Ejecutivo mande nuevas leyes de moderni-zación que, incluso, podrían incluir hasta la eliminación de las PASO y de las listas sábanas.

Pero en el Senado, no tienen fe-cha cierta de eso, creen que va a ser muy ambicioso para un Con-greso que viene funcionando en minoria, y más les vale poder avanzar rápido con lo que tiene amplio consenso. Si lo hacen con cambios, la iniciativa tiene que volver a Diputados para su ratifi-cación, pero confian en que le darán el aval.

Lo cierto es que la media sanción de Diputados alcanzó a tener dictamen en el Senado con fórceps, pero tal como está no tiene chances de ser aprobada en el re-

Encima, por ser una modificación del sistema electoral, la Constitución exige mayoría absoluta de los miembros del cuerpo para su aprobación. Eso es **37 votos afir**mativos sobre el total de 72 sena-

El provecto que viene de Diputados tomó el modelo de boleta única papel que se utiliza en Córdoba. És una misma boleta con todos los cargos que se eligen. Tie-ne una opción para elegir la lista

ompleta, en todas sus categorías, de un mismo espacio. O permite elegir según los cargos. Por ejem-plo, la formula presidencial de un partido político, pero la lista de se nadores de otro espacio.

Pero la rionegrina Mónica Silva quien responde al mandatario Alberto Weretilneck- presentó un provecto propio para que hava una boleta para cada categoría. Es decir una para elegir presidente y vice, y otra para para legisladores nacio-nales. Como defensora de los partidos provinciales, Silva quiere propiciar que el elector sí o sí tenga que elegir por categoría y no tildar todos los cargos de una misma fuerza política.

#### El proyecto de Silva es que haya una boleta por cada categoría.

Frente a este panorama están explorando una vía intermedia: mantener la boleta única papel con todas las categorías pero eliminar el casillero que permite con un solo tilde elegir la lista completa de un mismo partido. Obligaría al votante a seleccionar por categoría.

Si conquistan a Silva, los oficia-listas podrían atraer también a los dos misioneros que habían acompañado el dictamen de la rionegrina. El kirchnerismo también ha-bía avalado ese proyecto, pero más como una estrategia opositora para darle peso, así que no los cuentan a favor.

También podría acercar posicio nes con el entrerriano Edgardo Kueider que, como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, firmó a favor del dicta men para desempatar en la comisión, pero aclaró que fue por "códi-go político" -los libertarios le dieron ese lugar- y que él históricamente tuvo una postura a favor de la boleta única papel, pero no en el sistema de una sola papeleta, sino una boleta por categoría.





La actualización de todas las noticias encontralas a toda hora y en cualquier dispositivo en

clarin.com









en La Rural de Palermo, 18 dició







Secretaria de Bioecono



































































CLARIN LUNES 8 DE JUJIO DE 2024 El País



Reforma. El ministro de Justicia, Cúneo Libarona, creó la comisión de expertos que trabaja en la e aboración del nuevo código. JUANO TESONE

# El nuevo Código Penal ya está en marcha y busca duplicar las penas en casos de corrupción

En tres meses la comisión entregará al Poder Ejecutivo el proyecto para remitir al Congreso. Se busca incorporar el terrorismo como delito penal.

#### Lucia Gallma

lsalinas@clarin.com

¿Cuánto cuesta robarle al Estado? Sí se toma como vara las actuales penas que establece el Código Penal, la respuesta es: poco. Delitos como el enriquecimiento ilícito, la figura de la administración fraudulenta, tienen una pena máxima de seis años. El cohecho (las cormas) también, tienen una máxima de seis años, al igual que el tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, las dádivas no más de dos años de cárcel, y la lista sigue

Ahora el gobierno de Javier Milei espera que en tres meses la comisión que trabaja en la reforma del Código, entregue el proyecto que se enviará al Congreso. El mis-mo tiene un particular foco en los delitos de corrupción, duplicando la pena, agravándolas si se es ex presidente o vice, y hasta incluyendo en algunas figuras a líderes sin-

A lo largo de los últimos 30 años. existieron 19 iniciativas para modificar el Código Penal Argentino. Ninguno de los proyectos llegó a buen puerto. Algunos lograron avanzar un poco más en el Congreso pero nunca se logró una revisión integral. La última modificación fue hace cien años.

La comisión reformadora del Código Penal en tres meses entregará al Gobierno el proyecto que es peran logre tener el acuerdo político necesario para encaminarse a ser la nueva ley penal del país. Bajo dos resoluciones del Ministerio de Justicia de la Nación se creó este **equipo** de trabajo, integrado por el presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Hernán Borinsky: los jueces Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez; los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena

Una de las metas de la comisión es la redacción de un "único digesto, posible, .ógico, moderno, acor-

#### Seis años es la pena máxima actual por delitos de corrupción.

dado y con penas de cumplimiento efectivo" En ese proyecto, aún en lápiz negro pero con un consenso amplio, hay un apartado destinado a los delitos de corrupción: du plicar las penas, incorporar figuras para agravar las mismas incluir a no los alcanza, son algunos de los

Las estadísticas oficiales exponen dos hechos que conviven: los plazos laxos en las investigaciones y las penas, consideradas por los expertos, muy bajas. Esta idea, se-gún la explicación que el juez Bo-rinsky le dio a **Clarin**, se entiende de la siguiente forma: "Al Estado le sale carísimo y al que lo comete le sale muy poco. Los dos extremos. Sale carísimo porque no vuelve el dinero que fue producto de un delito contra los caudales públicos porque no tenemos decomisos desde el comienzo del proceso pe nal. Al final del proceso, no encontrás absolutamente nada".

El problema con los expedientes que acumulan años en Comodoro Py es la prescripción de los delitos de corrupción. El paso del tiempo y la prescripción de la acción pe

nal, se vincula con el máximo de la pena y si la pena es baja, prescribe antes. Por eso, hay que incremen tar las penas, no sólo para evitar la prescripción, sino porque el Código debe ser un eco de los intereses fundamentales de la sociedad"

Algunas cifras permiten entender este escenario: de 1.784 causas de corrupción identificadas por las Cámaras de Apelaciones en la ba se de datos que administra la Corte, hay aún 391 causas se encuentran abiertas en la etapa de instrucción. De ese universo de casos, 271 (un 69,3%) llevan más de seis años en esa etapa si se tiene en cuenta el momento en el que se dio impulso a la investigación. Otro de los por centajes enciende las alertas en Comodoro Py: de ese número de causas aún en etapa de instrucción, 104 expedientes (un 26,6%) llevan ya más de diez años en el mismo nîvel de avance.

Los delitos contra la administración pública -nombre técnico de los hechos de corrupción- los más investigados son el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, de lito que se observa en 322 causas.

#### La comisión tiene 3 meses para entregar el proyecto al Gobierno.

En segundo término, las denun

cías se radican por la presunta co-misión del delito de defraudación agravada por fraude en perjuicio de la administración pública, con 295 casos. La omisión o retardo de actos de oficio ocupa el tercer puesto con 170 expedientes, mientras que las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública acumulan 143 casos en los

que hay personas investigadas. ¿Qué nuclea a todos estos delítos? Su baja pena. Por ejemplo, Jo-sé López fue el segundo ex funcionarios en décadas, en recibir una condena por enriquecimiento ilícito. Nunca logró explicar el origen de los nueve millones de dólares que intentó esconder en el convento de General Rodríguez. Le dieron la pena máxima; seis años.

Otro caso reciente. Cristina Kirchiner fue condenada por haber de fraudado al Estado en \$80.000 millones, cuando ejerció la presidencia a raíz del entramado que favorecía a Lázaro Báez con contratos viales. **La ex mandataria y su ex so** cio comercial, recibieron la pena máxima: seis años.

Otro delito: el cohecho pasivo como activo, es decir, la recepción y el pago de cormas respectivamente. El actual Código, le atribuye una pena que va de uno a seis años de prisión. Es una de las principales acusaciones en el caso de los Cuadernos de las Coimas. la justicia investigó el circuito de sobornos que empresarios contratistas del Esta do pagaban funcionarios del Ministerio de Planificación .

pressrecider PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PRESSREADER PRESSREADER OF APPLICATION OF AP

## Pese a que en junio hubo déficit, Caputo cerró el semestre con superávit

El gasto se ajustó en jubilaciones y otros rubros. El mes pasado hubo una fuerte caída de la recaudación.

Ismael Bermüdez

Pese a la licuadora sobre los gastos, por la menor recaudación de im-puestos y aportes de la seguridad social, en junio las cuentas de la Administración Pública Nacional resultaron deficitarias en \$ 1.82 billones. No obstante, por los resultados positivos de los meses anteriores, en el primer semestre el resultado primario (antes del pago de intereses) **fue de \$ 4,97 billones,** que se redujo a \$340 000 millones por los pagos de intereses (\$ 4,63 billones), de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Los intereses pasaron a representar el 12,2% del gasto total.



Cuentas. Luís Caputo logró superávit fiscal y financiero. E FERNANDE

El Informe señala que "durante el mes de junio se observó una bala de la recaudación ajustada por IPC del orden del 14,1% interanua.. Si bien este desempeño fue peor que el de los dos meses previos, deben tenerse en cuenta una serie de cuestiones de indole administrativa que afectaron la recaudación del sexto mes del año. Entre otras se destaca la **postergación** a agosto del pago del saldo de la declaración jurada anual del Impuesto sobre los Bienes Personales y del Impuesto a las Ganancias para Perso-

PARA TENER EN CUENTA

son los billones de peso Fue un 17,2% más.

Por eso, el Informe agrega que "corrigiendo la recaudación por ese efecto, se estima una caida real en torno al 9,5% interanual, en línea con lo que se había observado en el primer cuatrimestre", mientras que el desempeño de mayo fue mejor (+11,8% interanual real) por el pago de la declaración jurada de Ganancias Sociedades por parte de

empresas con cierre de balance en diciembre

También atenuaron la recaudación de junio que el último vencimiento del Impuesto PAIS pasó a julio y que se registraron tres días menos de recaudación que en igual mes del año pasado. Estas cuestiones puntuales de junio se sumaron a otras que viene operando de manera estructural, como la imple-mentación del Impuesto Cedular y la modificación del esquema de percepciones por consumos en moneda extraniera".

Por el lado del gasto, la licuadorano se detuvo en junio. Jubilaciones y demás prestaciones sociales caveron 17.2% interanual, los gas tos en personal se redujeron 19,9%; las transferencias a las provincias cayeron 72,2% y a universidades, 43,8%; y los gastos de capital, 81,7%. Los subsidios (como en energía y transporte) retrocedieron un 61%

En los primeros 6 meses del año, las mayores reducciones del gasto

 Jubilaciones: como consecuencía de la actualización de haberes por debajo de la inflación.

•Políticas Allmentarias: el gasto totalizó \$ 0,86 billones (una caida de 17,9% interanual real).

 Potenciar Trabajo y sus conti-nuadores (Volver al Trabajo y Acompañamiento Social): recibió \$ 0,61 billones (-56,6%). ■



RESOL APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN: EX-2020-31924549 -APN - DNGYFU#MECCYT



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES









### **EL DESTAPE Y BRANCATELLI**

# La Rioja ya paga sueldos con "chachos": tensión con Milei

Los bancos no aceptan la cuasimoneda y los comercios podrán pagar impuestos. El Presidente dijo que no los rescatará. Rechazo empresario.

#### Juan Manuel Barca

ibarca@clamn.com

Después de más de 20 años, una nueva cuasimoneda volvió a circular desde el viernes pasado en la Argentina. Se trata de los "chachos", el Bono de Cance.ación de Deuda (Bocade) emitido el 1 de julio por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para pagar una parte del sueldo de los funcionarios públicos provinciales, en medio de las tensiones con el gobierno de Ja-vier Milei por el recorte de fondos al distrito y una deuda por \$9.300 millones. La Rioja y la provincia de Buenos Aires estuvieron entre las más beneficiadas en el reparto de fondos en el gobierno de Alberto

Cerca de 600 altos funcionarios empezaron a recibir el viernes los billetes en honor a al caudillo Ángel Vicente "Chacho" Peñaloza como parte del sueldo de junio. El gobernador, la vicegobernadora, secretarios y subsecretarios percibieron 100.000 pesos en Chachos y los directores generales 50.000 pesos. "Mañana se termina de pagar el grueso, es una suma fija de 100.000 y 50 000", confirmaron fuentes de

Luego, en agosto, será el turno de unos 60.000 empleados públi-cos, que recibirán un pago único de \$ 50.0000 con el bono provincial y que podrán usar para "comprar cualquier producto" en comercios adheridos o "servicios e im-

la gobernación

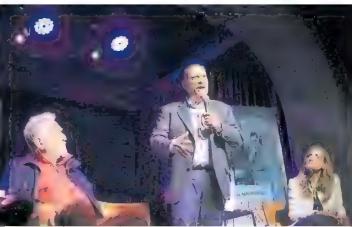

El gobernador K. Ricardo Quintela, de La Rioja, impulsó el regreso de una cuasi moneda después de 20 años.

puestos (a definir)", aunque no será aceptado por los bancos. Es que, a diferencia de las 15 cuasimonedas que proliferaron a partir de la crisis de 2001, el bono riojano no cuenta con el respaldo del Banco

Los comercios de la Rioja pueden rechazar voluntariamente los bongs, pero si los aceptan pueden canjearlos por pesos la len las oficinas habilitadas, que en muchos casos aún no fueron oficia.izadas. Y si lo hacen a la fecha de vencimiento del bono (31 de diciembre

de 2024), obtendrán un interés del 17%. Sin embargo, el presidente Mi lei reiteró en las últimas horas que no rescatará cuasimonedas ante un posible colapso de la paridad.

Con una inflación prevista de por lo menos el 30% en el segundo semestre de no haber un salto cambiario, ese rendimiento no representa ningún "negocio" para las empresas. El clima de incertidumbre quedó a la vista hace dos semanas durante una reunión con la go-bernación "¿Qué hago con los bo-nos?", preguntó uno de los mayoristas, distribuidores y comercios provinciales, entre los cuales esta-ba Casa Berchia, Diarco y Arca Continental, distribuidora de Coca Cola. La preocupación surgió por la imposibilidad de usar los Chachos para pagarle a los proveedores de otras provincias, va que solo están autorizados para circular en La Rioja. La respuesta del jefe de Gabine te, Juan Luna Corzo, y su par de Empleo, Federico Bazán, fue que ıban a poder pagar impuestosy servicios, como Ingresos Brutos, ener gia eléctrica, internet y otros serPolémica en la Feria del Libro de La Rioia con periodistas ultra K

El progarma El Destape, que consiguló un millonario financia-miento con pauta oficial de Na-ción durante el gobierno de Alberto Fernández y también de la Provincia de Buenos Aires bajo la estión de Axel Kicillof, estuvo en La Rioja con una cuestionada emisión en vivo desde la Ferla del Libro del programa de streaming Argentina Politica, que conduce su director, Roberto Navarro.

Lejos de una propuesta cultural, la emisión estuvo dedicada a arremeter contra Milel. También pasó Diego Brancatelli con una charla con menos gente de la esperada. Bajo el tópico de "El rating de la TV al poder", cuestionó a los medios de comunicación que según él son "responsables del resultado de una elección". Pero su presencia generócontro-versia que provocó en las redes sociales con su defensa de la cuasimoneda local. "Riojanos amigos que me agasajaron van a pagar la cena con CHACHOS. Los aceptan en todos lados. Hasta le hacen descuento por pagar con e-llos. Qué golazo...!!!", elogió.

vicios que están a cargo de empresas estatales.

"A nadie le gusta esto, quedamos que van a poder ser cambiados la 1 y que las empresas van a poder pagarle a los proveedores estatales. Cómo la cifra de .o emitido es chica, las empresas no se van a molestar en cambiarlo por pesos", señaló Juan Keulyan, el presidente del Centro Comercial e Industrial de La Rioja, aunque los empresarios reconocen que la situación podría complicarse si la provincia decidiera expandir la emisión.

















# Llega una nueva aventura de Zenón, Percherón y los amigos de La Granja



Además, como siempre, las mejores actividades para que los más chicos aprendan y se diviertan.



el reino Marie Bajo licencia de Leader Music S.A © 2024. Todos los derechos reservados MR de Leader Music S.A.

# PEDILA EN TU KIOSCO!

OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 28/06/2024 AL 26/07/2024 Ó HASTA AGOTAR STOCK DE 14.000 UNIDADES LO QUE OCURRA PRIMERO REVISTA MÁS LIBRO A \$2.300. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$300. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2 PIEDRAS 1743, C.A.B.A.

preserveder Prostreader prostreader of Prostreader pro

## El fondo de los jubilados perdió 16% frente a la inflación entre enero y mayo

El valor aumentó 44,1% frente a una inflación del 71,9%, según datos oficiales. En dólares suma 46.316 millones.

ismael Bermüdez

ibermudez@clarin.com

No sólo los haberes mínimos y submínimos, como la PUAM y las Pen-siones No Contributivas. También el valor del FGS (Fondo de Garan-tía de Sustentabilidad) de la ANSeS viene **perdiendo frente a la infla-ción e**n los primeros 5 meses de este año. Con una inflación en mayo del 4,2%, el FGS aumentó 7,8% en mayo Pero acumula en los prime-ros 5 meses del año un incremento dei 44,1% versus una inflación del 71,9%, según el Informe Estadístico Mensual del Fondo Una desvalorización real del 16,2%.

EL FGS, conocido como la "plata de los jubilados" o "las joyas de la



Frente. La ANSeS invírtió casi 80% en instrumentos en pesos.

abuela", alcanzó en mayo un valor de \$ 57.748.042 millones versus \$ 53.582.713 millones de abril funda mentalmente por la valorización

de los precios de las acciones. Pero, por la devaluación del perero, por la devalución del pe-so, su equivalente en dólares hajo de US\$ 49 063 millones en abril a US\$ 46.316 millones en mayo. El precio del dólar de equivalencia ( CCL-Contado con Liquidación) su-bió de \$1.09x,13 a \$1.246.82 una alza del 14,2%.. En pesos, el FGS pasó de \$ 40.084.317 millones en diciembre a \$57748.042 millones, (+44,1% versus 71,9% inflación).

En relación con diciembre 2023 (US\$ 41.184 millones), el FGS se valorizó en dólares a US\$ 46.316 millones, apenas el 12,5% en los primeros 5 meses de 2024 cuando los precios de la economía en la moneda estadounidense y otros ren dimientos financieros, incluidos los plazos fijos UVA, arrojaron alzas muy superiores

El Informe Estadístico sólo informa los saldos mes a mes del FGS pero no explica cómo se alcanza-ron los distintos valores de la cartera de inversiones y si hubo trans-ferencias a las cuentas de la ANSeS u otros organismos.

El 79,7% estaba invertido en distintos instrumentos en pesos y el 20,3 % en dólares o en euros.

De total a mayo, el 70,6% estaba en títulos nacionales (\$40.743.924,7

millones, por el equivalente a US\$ 32.678 millones) y el 15,9% en ac-ciones. Las acciones en poder del FGS sumaban el equivalente a US\$ 7.381 millones. En proyectos productivos o de infraestructura la inversión era equivalente a US\$ 2.300 millones (5 % del valor total del FGS). Las principales acciones que tiene en cartera a marzo son Ternium, Banco Macro, Grupo Finan-ciero Galicia, Pampa Holding y Transportadora de Gas del Sur.

El Informe puntualiza que 1.233.933 personas tenían présta-mos del FGS, repartidos en 1.124.899 beneficiarios del sistema previsional y otros 109.033 no beneficiarios del sistema, como tra-bajadores aportantes. Con relación a diciembre (1.379.652), el total dis-minuye 10,6% porque se cortaron los nuevos préstamos. El stock total de esos préstamos

sumaba \$ 1.233.932 millones, equivalente a US\$ 989 millones (2,1% del total del valor del FGS). De aquí se desprende que la conversión se realizó a \$1.246,13 por dólar, el valor en ese momento de los dólares financieros.

En las mediciones anteriores a la actual gestión, el cálculo en dólares tomaba el tipo de cambio oficial, que elevaba el resultado final. Por ejemplo, al segundo trimestre de 2023 estaba valuado en US\$ 60.715 m.Hones.■

















CLARIN LUNES 8 DE JUJIO DE 2024 El País

# Alerta: el consumo de carne vacuna es el menor en 110 años

Es 45 kilos por habitante por año, según la Bolsa de Rosario. El motivo: cambios de hábito, precio y el atraso salarial y el reemplazo por otras carnes.

Desde la Primera Guerra Mundial. en 1914, cuando Roque Sáenz Peña y Victorino de la Plaza gobernaron la Argentina, nuestro país no regis traba un consumo tan bajo de car**ne vacuna,** según un informe difundido por la Bolsa de Comercio de Rosario, "proyectado en 45 kilos por año, el consumo (de carne vacuna) por habitante registra el valor más bajo en al menos 110 años",

Los motivos son varios, desde el precio a los nuevos hábitos alimenticios y al reemplazo de carne vacuna por otras carnes como la aviar de la que se consume casi la musma cantidad y .a de cerdo que ha crecido a casi 16 kilos por habitantev por año. Así las cosas el total de carne consumida es de 105,7 ki-

los por habitante y por año. Ese **consumo de proteina e**ra mayor, en casi 115 kilos en 2018.

Aquí lo que señala el informe de la Bolsa de Rosario:

- •Proyectado en 45 kilos por año, el consumo por hab tante registra el valor más bajo en al menos 110 años. El consumo total de todo tipo de carnes sumaría 106 kilos <mark>el</mark> más balo en 13 años, y por primera vez el consumo de pollo igualaría al de carne vacuna.
- Los 44,8 kilos están muy por debajo del promedio histórico (72,9 kilos) e incluso por debajo el piso del año 1920, cuando se habían con-

sumido 46.9 kılas.

•Pese a todo, en la comparativa internacional Argentina continúa siendo uno de los países con mavor consumo per cápita, con una ingesta **prácticamente igual al de** Uruguay y superando ampliamen-te a Estados Unidos (38 kilos), Australia (27 kilos) y Chile (26 kilos).

- •Al mismo tiempo, el consumo de carne aviar aumentó 2,4 puntos porcentuales de forma interanual. Por primera vez en los registros, el habitante promedio en Argentina consumiría en 2024 la misma cantidad de carne vacuna que de carne aviar (alrededor de 44.5 kilos.).
- El consumo de carne porcina, por su parte, aumentaría 1.1 puntos

porcentuales respecto al año previo. Dado el contexto de recesión económica, lo que se observa es una sustitución del consumo de carne vacuna por alternativas más económicas como son el pollo y el cerdo

- Otro dato es la relación entre la ingesta de carne vacuna y los sala-
- De acuerdo con las provecciones. la remuneración bruta promedio del sector asalariado alcanzaría para comprar 146,6 kilos de asado en el 2024. Este dato indica una caída del 5,6% con respecto al 2023. cuando el poder de compra de los sueldos era de 155,2 k.los y es uno de los factores explicativos detrás

de la caída en el consumo cárnico que se viene experimentando este

 En comparación con e. consumo promedio de los últimos diez años, en 2024 cada habitante consumiría cerca de 22 kilos menos por persona, marcando una caída del 13,3%.

•Cabe mencionar que este indica dor sirve para tener una idea del poder de compra en términos de la carne, pero sobreestima el mismo. dado que se trata de remuneración bruta y no de remuneración neta. Además, sólo se está considerando al sector asalariado privado. quedando excluidos los monotributistas, trahajadores autónomos. asalanados del sector público, entre otros.

•Puede concluirse que el poder adquisitivo en términos de carne vaana disminuiría en 2024, ubicándose además por debajo del prome dio de la última década. Por otra parte, con relación a los últimos iños, los prectos resultan favorables a la carne porcina y aviar. La participación de la vacuna en la canasta de consumo caería al 42%, la avia: subiría también al 42% y la porcina llegaría a 16%.





Consumo. A la par que disminuye el consumo de carne vacuna, crece el de carne aviar y el cerdo.

### El Gobierno paga mañana casi US\$ 2.600 millones a bonistas

Juan Manuel Barca

ibarca@clarm.com

Mientras Javier Milei celebra este martes el Día de la Independencia, el Gobierno pagará casi US\$ 2.600 millones a los tenedores de bonos reestructurados por el ex ministro de Economía. Martín Guzmán, en 2020.

De esa manera, las reservas caerán a niveles mínimos de los últimos meses en medio de dificulta des para acumularlas, una brecha

cambiaria arriba del 50% y en un mes donde se esperan fuertes pagos de deuda en dólares por un total de US\$ 3.600 millones.

Lo que vence es el segundo cu-pón en dólares y euros de los bonos AL30 v GD30.

Después del primer pago de intereses por US\$ 1.600 millones en enero pasado, la salida de divisas será mayor esta vez por la cancela-ción de US\$ 1.400 millones de intereses y US\$ 1.176 millones de capital en Bonares y Globales del 2029 al 2046, según datos oficiales. Del

total IIS\$ 2,100 millones están en manos privadas y el resto en el BCRA v ANSeS.

A diferencia de las empresas energéticas, a las cuales se les pos-puso el pago de la deuda de Cam mesa, el Ministerio de Economía anunció en abril que comprará los dólares para pagar dichos compro-misos con los pesos sobrantes obtenidos en las colocaciones de deuda en moneda local.

"Se realizan compras de US\$ para realizar pagos por vencimientos en moneda extranjera en cada momento", ratificó el viernes el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Luego, el 16 de julio **vencerán** 

US\$ 640 millones con el FMI, el último pago de amortización del programa actual que vence en no-viembre de 2024, y el 31 de julio US\$ 167 mıllones del primer venci miento del Bopreal para cancelar la deuda importadora.

En ese marco, los analistas estiman que las reservas netas se hun-dirán a entre U\$\$ 1 000 y U\$\$ 5.200 millones, complicando más la salida del cepo, si bien seguirán arriba de las - US\$ 12.000 millones heredadas.

"Los pagos de cupones de los bonos de esta semana y el pago al FMI de la semana próxima impactarán negativamente en las reservas ne tas por US\$ 3.100 millones a lo largo

de julio. Si una parte de los fondos pagados a privados quedan en el sistema las reservas brutas se reducirán menos. También ayudará a moderar la caída de las netas la parte de vencimientos que serán co-bradas por agencias públicas y el BCRA", señaló Pablo Repetto, dírec tor de Aurum.

El Banco Provincia informó el viernes que "los bonos soberanos nominados en dólares continua ron débiles, a la espera de detalles sobre la nueva Letra del Tesoro pa-ra absorber pasivos del BCRA" y que los inversores están "atentos al pago de los cupones del 9 de julio". "El impacto de mercado ya está en precios, vas a tener una caída de los 2030 porque amortizan, ve-remos como lo toma el mercado", explicó Salvador Vitelli.■

preserveder Prostrader.com +1 604 278 4604

# JULIO SÚPER PROMO





LA REVISTA +2 ESMALTES Cutex



ya está en KIOSCC



WWW ELLE COM AR



OFERTA VÁLIDA EN LA REPUBLICA ARGENTINA DEL 177/24 AL 31/07/24 O HASTA AGOTAR STOCK DE 13.000 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. REVISTA + 2 ESMALTES DE UÑAS A \$5500. RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$300. ORIGEN: ARGENTINA. ARTE GRÁF CO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA

pressrecider Pressreder Pressrede

El País

CLARIN LUNES 8 DE JUJIO DE 2024

# Ante el avance de las fintech, los bancos piden "nivelar la cancha"

El sistema financiero tradicional pierde terreno con el llamado dinero transaccional y uso de medios de pago. Plantean mejorar las regulaciones.

Gustavo Bazzan

gbazzan@cların.com

La larga pelea entre el sistema financiero formal y las fintech llevó a todos los jugadores a mirar con lupa cada ley, resolución o circular que influyen en el negocio. Es obvio que hay mucha plata en juego y la realidad es que en los últimos años las aplicaciones que no están totalmente bajo la esfera regulatoria del Banco Central han g**anado** terreno a expensas, desde ya, de la banca formal. Regulaciones operatīvas, prudenciales e impositīvas stán en el eje de la disputa. H**asta** el FMI se metió en esta pelea. De fondo, en un sistema financiero infimo en relación al PBI de la Argentina si se lo mide por el volumen de préstamos otorgados, hoy la pelea está en el dinero transaccional, es decir ese que se usa para los gastos del día a día.

Para los bancos, el dinero transaccional, por el que pagan 0% de interés, o casi, es crucial para pagar sus gastos operativos. Las billeteras comenzaron a comerle esa torta a través de invertir el dinero de sus clientes en fondos comunes de acceso inmediato para, por ejemplo, hacer compras en el su permercado. Es decir, remunera-ron las cajas de ahorro mucho antes de que lo hicieran los bancos

A la disputa ya bien conocida por los medios de pago y el QR interoperable se suma ahora la que desató la posibilidad de que l**as billete** ras digitales, sin tener un banco atrás, puedan ser receptoras de cuentas sueldo, jubilaciones y planes sociales. Acá es cuando entra en juego la queja por las normas prudenciales. Los bancos dicen: ¿Están seguros los pesos de los salarlos, jubilaciones y planes si no están alcanzados por el seguro de depósitos que están obligados a dar los bancos?

En ese contexto, la asociación de bancos privados locales (ADEBA), le encargó a FIEL un trabajo para que revisara toda la normativa que regula al sector. El trabajo va más allá de la competencia con las fin tech, sino que avanza hacia las regulaciones vigentes que, entienden, impiden la bancarización total de la sociedad, atenta contra la expansión del crédito y, en definitiva, encarece el sistema, algo que, desde ya, pagan los usuarios del sistema. El tra-bajo apunta, puntualmente, a "La desregulación de los servicios finan-



Decisión. Santiago Bausili, titular del BCRA. Los bancos encargaron un estud o sobre la trama regulatoria.

#### Estudio de Flel Definición

"Persisten asimetrías regulatorias que desnivelan la cancha y podrían afectar a las instituciones reguladas".

"No deben promover participantes en detrimento de otros que son los que, además, sostienen la infraestructura".

cieros" y estuvo coordinado por Da-niel Artana, y Santiago Urbiztondo, Economistas Jefe de FIEL y lo realizaron Laura D'Amato (UCEMA-IIEP), Mónica Panadeiros (Economista Senior) y Juan Pablo Brichetti (Econom.sta Asociado).

El objeto del estudio fue anal.zar "el exceso de regulaciones a las que se ven sometidas las entidades fi nancieras en la Argentina, y las consecuencias negativas de esas sobrerтegulac.ones" Los autores señalan que "en el ca-

so del sistema financiero, las sobre rregulaciones económicas son aquellas que exceden las regulaciones prudenciales (los estándares de regulación, supervisión y ges-tión de riesgo bajo los cuáles son supervisados los bancos y que fue-ron delineados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea). Las sobrerregulaciones generan distorsiones que atentan contra el de-sarrollo y la estabilidad del sistema financiero.

A manera de síntesis, el documento de FIEL subraya que la sobrerregulación genera ineficiencias, con estas consecuencias: So-brecostos, inhibe el desarrollo de nuevos productos; distorsiona la competencia y las señales de pre cios, desalienta la profundización y expansión del sistema financiero.

No obstante, consideran que "el clima de época es favorable a avarizar hacia un entorno más competitivo". Y celebran que en los últimos meses el Banco Central avanzó en ese sentido, y ponen como ejem plo la liberalización de las tasas de

interés y la va mencionada interoperabilidad del QR para pagos con cualquier tarjeta de crédito. El trabajo agrupa la sobre regulación se gún el impacto que generan.

Mencionan en este conjunto de normas a revisar las que regulan los "**efectivos mínimos**" que los ban cos deben tener a manera de res guardo prudencial al final de cada día, la obligación de tener activas Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva de MiPyme; la prohibición de operar con determi-nados activos; las líneas de préstamos al productor de soja y trigo no MiPyme; la posición global en moneda extranjera y la imposibilidad de distribuir dividendos entre sus accionistas extranjeros También, regulaciones que limi-

tan precios: topes a las tasas de in-terés; provisión de servicios financieros e informativos gratuitos; pla zos de tarjetas de crédito.

Otras regulaciones, restricciones sobre puntos de acceso mediante sucursales y agencias complemen-tarias; gestión del efectivo; exclusividades de la banca pública; portabilidad (por parte de los clientes) de datos de historial crediticio

Luego de esta descripción de normativa que aplica sobre el sis-

#### OTRA BENUNCIA

#### Tras criticar a Luis Caputo, Spotorno dejó el Consejo de Asesores

Fausto Spotomo anunció aver que renunció a formar parte del Consejo de Asesores de Javier Milei. La noticia llegó días después de que el economista que formaba parte del grupo que co-ordina Demian Reidel hiclera criticas en público al ministro Luis Caputo. "A partir de hoy dejo el Consejo de Asesores del Presidente", escribió el economista en su cuenta de X donde también agradeció a Javier Milei "por la gran oportunidad".

En su mensaje de despedida, Spotorno también tuvo palabras de agradecimiento para Reidel, el jefe de los asesores. "Les deseo a todos el mayor de los éxitos", afirmó. Reidel respondió las palabras con otro mensaje publicado en X: "Muchas gracias Fausto por tu aporte en el consejol Abrazo y

La noticia del paso al costado del economista de la consultora de Orlando J. Ferreres llega diez días después de que calificar de "muy malo" el anunció que realizó Caputo el día después de la sanción definitiva de la Ley Bases, que se tradujo en un désplome de las acciones, los bonos en dólares, una suba del riego país y una disparada del dólar blue. Antes había hablado de que se venía una segunda etapa del plan y dudó de la continuidad de Caputo.

tema financiero formal el informe va al punto. <mark>la relación llena de</mark> fricciones entre los bancos y las fintech.

Lo dice así: "El surgimiento de las Fintech, que operan mayormente en el mercado de medios de pago, ha generado una **renovada compe** t**encia en el sector.** Para que esta competencia resulte eficiente, es crucial que las regulaciones no otorguen ventajas arbitrarias a unos sobre otros. Si bien se han corregido la mayor parte de las inequidades impositivas que favore cían a los nuevos jugadores, persis-ten asimetrías regulatorias que "desnivelan la cancha" y que po-drían afectar la sostenibil.dad de

las instituciones reguladas" Y concluyen: "La mayor competencia a partir de las nuevas posíbilidades que ofrece la tecnología es una excelente noticia para los usuarios de servicios financieros siempre que no se promueva a al-gunos participantes en detrimento de otros que son, además, los que sostienen la infraestructura necesaria para dicha competencia. Esa mayor competencia debería ser la que determine los dis tintos precios, calidad y variedad de productos ofrecidos."■

pressrecider PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREARY PRESSREAMED FOR A FRANCISCO AND PRODUCTED BY PRESSREARY PRESSREAMED FOR A PROBLEMENT AND PRODUCTED BY PRESSREAMED FOR A PROBLEMENT AND PROBLEMENT AND



### **ESTE CUCHILLO** DE PAN ES UNA MASA.

**VUELVE EL ÉXITO** MÁS ESPERADO. 15 CUCHILLOS **PROFESIONALES** con las recetas de Santiago Giorgini.









OFERTA LANZAMIENTO TRES SUPLEMENTOS AL PRECIOS DE DOS, EXCLJSIVA PARA KIOSCOS, VALIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 05/07/24 AL 20/17/24 O HASTA AGOTAR STOCK DE 22 000 JNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO TRES FASCICULOS DE COCINA EN CASA +3 CUCHILLOS NO E CHEF TAFILADOR Y TOE PANA) PRECIO FINAL \$19 999 90 PROXIMA ENTRESA UN FASC CUID COCINA EN CASA +3 CUCHILLO PRECIO FINAL \$19 999 90 REVIO AL INTERIOR \$800 10 PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITAC ONES APLICABLE, CONSULTE EN WYW COLECCIONES CLAR IN COM. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CLIT 30 50012415 2, PIEDRAS 1743, CABA (\*) CUCHILLOS ACERO PREMIUM MANGO DE MADERA PAKKAWOOD. MARCA SON JNGÉN, ORIGEN CHINA

CLARIN LUNES 8 DE JUJIO DE 2024 22 El País

#### **Avant Premiere**

Hubo un almuerzo de referentes macristas y peronistas moderados en un restorán de Costanera. El bloque Hacemos y la Corte, entre otros, avisaron que no estarán en el Pacto de Mayo.

# El nuevo PRO negocia, ausencias para el Pacto y el cambio llega a lo electoral



Ignacio Zuleta riodista



#### Volver a empezar

La respuesta a la convocatoria del Gobierno a todos los poderes este lunes de Julio para un pacto de Mayo en Tucumán es otro de los testimonios del giro que la colectividad política quiere darle a la agenda después de la aprobación de las Leyes de Bases y de Paliativos Fiscales.

El mensaje desde la política al oficialismo es que se acabó lo que se daba, ahora que el Gobierno gobierne y vea cómo resuelve los problemas. Para eso fuerzan **una pausa en** el Congreso para que haya tiempo para una recomposición de los dos lados

Si se le quiere buscar un símbolo, es la **ru**ptura en el PRO entre macrismo y bullrichis mo. Algunos dirigentes que hasta ahora ha cían seguidismo ciego, ponen el pie en el fre-no y empiecen a conversar con otros secto-res más duros de la oposición.

Lo prueba la presencia de Cristian Riton-do y Diego Santilli el viernes a mediodía en restorán Gardiner de la Costanera porte ña. Allí sesionó una especie de Yalta del centro político del Congreso que hasta ahora pa-recía más distante del PRO.

Los dirigentes del PRO macrista, y el larre-tista **Álvaro González**, sinceraron la necesidad de volver a hablar con Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Florencio Randazzo, del bloque Hacemos Coalición Federal. No es un impulso nuevo, recordó Álvaro, en un tramo de la charla mirando a

Monzó: "Hace rato dinmos que tenemos que construir el poder del poder legislativo y lograr autonomía frente al Ejecutivo".

#### Primer juicio de residencia

La cita ocurrió poco después de que el bloque Hacemos publicitase un comunicado visando que ellos a Tucumán no van. Salió con prosa moderada, con redacción de Oscar Agost Carreño, secretario de esa bancada, que buscó neutralidad entre la pi mienta que quería Massot y la moderación que logró imponer Pichetto.

En el diálogo repasaron la necesidad de unirse para empezar a construir un armado que puede llegar a tener entre 60 y 80 diputados **de centro**, que arbitre entre el oficialismo de La Libertad Avanza y la oposición de bloqueo que ejerce Umón por la Patria

El tono se puso grave cuando recordaron que a fin de año la cámara tiene que (re)elegir autoridades. Improvisaron un juicio de residencia a Martín Menem. Este riojano ocupa el cargo por cortesía de sus colegas hacia el nuevo gobierno de 2023, poméndole los votos que su partido ní su distrito tienen.

Hay reproches que van **desde los salarios**, el trato a los empleados que tienen que marcar tarjeta, aunque trabajen los fines de se-mana, la calidad de las viandas en las sesiones y la integración de las comisiones. Ritondo habló poco.

El único pacto que reconoce Mauricio Ma-

cri que cerró con Javier Milei al asumir era que Ritondo fuera presidente de la Cáma-ra. ¿Llegó la hora de cumplir, ahora que el bullrichismo quedó aíslado en el partido PROy en su bloque?

#### Ingenuidades

La cita de Tucumán será una oportunidad para pasar lista de amigos y enemigos, algo útil para el proselitismo oficial, recortado según la táctica de polarización que lo anima desde la campaña. Ya hay sectores de la oposición, incluyendo a la amigable, que avisaron que no concurrirán. Tampoco estará la Corte Suprema.

Los dirigentes de la oposición de centro que tiene jefe en el ınterbloque Federal de Hacernos y asociados, dio el comunicado que justifica la ausencia. En palabras de diver so almibarado, afirman que no basta con una foto o firmar un papel para cumplir un programa de objetivos nobles que nadie puede

Ese bloque despacha cuentas pendientes con el Ejecutivo cuando reclama respecto al Congreso. "Esperamos que el espíritu de mayo contagie al Gobierno y le permita mantener una relación institucional razonable y

de respeto con el Congreso". Es una ingenuidad que un gobierno se tiente con este tipo de .lamados. Como los gobiernos que ganan elecciones y de inmediato convocan a un plebiscito, como si dudasen de sus méritos. Así se hundió Gabriel

Una ingenuidad igual que ir a un partido Brasil Uruguay con el opositor Jair Bolsona ro, y que Brasil pierda. Eso arriesga conclu-siones sobre los fluidos y magnetismos. Les pasó a otros presidentes que pasaron a ser, injustamente, innombrables

#### Trasnochadas patrióticas

En el caso de la Corte se ponen en eviden-cia .ncompatibilidades. ¿Cómo una Corte Suprema va a firmar pactos con nadie? Los políticos pueden temer que Milei use la tribuna para sacar les fotos mientras los destratan. Los políticos son hombres de discursos, pero no podrían pedir la palabra pa ra replicar en acto tan patrio como trasnochado. ¿A quién se van a ir a quejar si los llaman nido de ratas o degenerados fisca

En el caso de la Corte hay desajustes noto rios. El Gobierno está en el **incumptimiento** sistemático de sentencias como la que le or dena reponer los fondos detraídos a la CA-BA por el anterior gobierno. Tampoco el actual gobierno ha emprendido gestos para ce-rrar el juicio político abierto por el anterior gobierno a la Corte. Además, destrató al juez Juan Carlos Maqueda adelantando el proceso de reemplazo para cuando cumpla la edad para jubilarse.

Algunos magistrados del alto tribunal, ade



Cristian Ritondo Jefe del bloque PRO en Diputados

Junto con Santilli, estuvo en un almuerzo con Pichetto, Monzó y Randazzo. ¿Puede reflotar la idea para que sea el presidente de la Cámara?



Martin Menem Titular de Diputados

El libertario riojano fue cuestionado por sus pares de Diputados, por los salarios, el trato a los empleados y hasta por las viandas.



Miguel Pichetto J<mark>efe del bl</mark>oque Hac<mark>emos en</mark> Diputados

Justificó la ausencia de su bancada en Tucumán y reclamó al Gobierno nacional una "relación institucional razonable con el Congreso".



Juan Carlos Maqueda Miembro de la Corte Suprema

El juez se sintió destratado por Milei, cuando el Presidente adelantó el proceso para reemplazarlo cuando cumpla los 75 años.

pressreader PRIMARO DISTRIBUTED BY MESSRADER PRIMAROSDICION +1 604 278 4604

más, tienen comprometida la jornada con festejos del 9 de Julio más entretenidos en otros lugares. El acto será entre las 23:45 del lunes y el chárter previsto para llevar y traer a los leg.sladores desde Buenos A.res regresará a las 3 AM del martes. Entre esa hora y la primera mañana los invitados tienen que reponerse para ir al Tedeum y el desfile. No es

### Vuelve proyecto de juicio en ausencia

El Gobierno procura atraer la atención hacia temas en los que pretende subir a la agenda. Los 30 años del abominable atentado a la AMIA le aporta la oporturudad de un cambio de frente y para eso reflota una vieja iniciativa del peronismo no cristinista de sancionar la ley que habilita al juicio en ausencia para de litos aberrantes como

El lunes 15 de julio Miguel Pichetto y Margarita Stolbizer presentarán la nueva ver-sión de la miciativa que en 2016 presentó en el Senado Pichetto junto a los entonces se nadores Rodolfo Urtubey y Juan Mario Pais. En 2019, cuando se cumplieron 25 años del atentado volvieron a presentarlo con el res-paldo del juez federal Marcelo Aguinsky, que sostiene desde hace años la legalidad de esa institución del juicio en ausencia.

En aquel momento la DAIA auspició el proyecto junto a un video del magistrado que ha insistido en la **oportunidad de que** se implante en la Argentina. Ahora el Gobierno avisó que apoya ese proyecto y que será parte del paquete de iniciativas que incluirá Javier Milei en las presentaciones públicas con motivo del aniversano del próumo 18 de julio.

#### Justicia incompleta

El promotor de este gobierno de esa nueva figura era el fugaz jefe de asesores de Ma riano Cúneo Libarona, el abogado Diego Guerendiain. Dejó el cargo después de que circulase que sería el presentante del po-der Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Lo reemplazó en ese órgano el vice-ministro del área, Sebastián Amerio, que desde esa postción es fogonero abora del proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia.



Margarita Stolbizer Diputada del bloque Hacemos

El lunes 15 presentará el proyecto para que puedan se<mark>r</mark> juzgados en ausencia los acusados por la voladura de la AMIA en 1994.

Según los fundamentos del proyecto que circula entre los ministerios de Justicia y de Seguridad, el juicio en ausencia busca compensar la asimetría entre los imputados con recursos y poder y los imputados que no los tienen Otro de los argumentos es la función que tiene el juicio en ausencia para preservar la prueba. Que las pruebas queden expuestas en un debate, más allá de la sentencia a la que se pueda llegar El paso del tiempo borra las pruebas y li-

mita el registro de la memoria de los testigos. Que se verifiquen esas pruebas en un juicio es importante para hacer justicia y reivindicar además, los derechos de las vícti-

El debate sobre la constitucionalidad de la figura será inevitable, pero la iniciativa ya fue adelantada en el pasado por magistrados como Eduardo Farah, y más cerca de ahora, por Carlos Mahiques, en su voto reciente de la 11 de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó condenas por el atentado.

#### CABA, en guerra por la plata

El aire renovado que sigue en esta nueva etapa pone el acento en las elecciones del año que viene. Los negociadores del Gobierno y la oposición buscan no confrontar hasta que las fuerzas de la tierra-no

ya las del cielo**– tomen oxígeno.** Paremos la pelota, dicen en la oposición, para que **el Gobierno deje de usarnos como** justificativo de lo que no le sale bien. Las relaciones del mileismo con el PRO se juegan fiero en CABA. El presidente de la ÚCR Martín Ocampo va avisó que su partido no irá en un frente con LLA. Eso marca una de las canchas más grandes: el distrito donde

tiene su polo de poder el PRO. La indignación de la gestión del primo Jor ge llega a las nubes, pese a que el Gobierno nacional dijo que le pagará lo que le debe. El d.álogo empeoró cuando la Nación le quitó los fondos porteños que Alberto Fernández le había dado a Axel Kicillof, pero no para devolverlos, sino para alimentar el déficit cero-pagadiós de la tesorería de Toto Caputo.

#### Boleta única puede cambiar todo

Más allá de las divisiones que campean en todas las fuerzas, heridas en su liderazgo como nunca, el Gobierno echó a rodar la iniciativa de nuevas reformas políticas. La oposición recoge en el Senado la demorada sanción en Diputados del sistema de bole-

La nueva mayoría después de las últimas elecciones descongeló el proyecto que tenía pisado el peronismo. El impulso busca producir un efecto novedoso que puede cam-biar el rumbo en el distrito más grande del país. Los artículos 29° y 30° del proyecto de boleta única, aprobado en Diputados, se refieren a la simultaneidad de elecciones na-cionales provinciales el mismo día, pero ordenan que se hagan en urnas separadas. Ese desenganche le quita el efecto de arras-

tre que puede tener la categoría nacional so-bre la provincial y viceversa. Dicho de otra manera, para tener un candidato competi-tivo a gobernador en un distrito como Buenos Aires no será necesario tener en la misma boleta un candidato competitivo a presidente. Avanza la libertad de votante para jugar en un frente en una categoría, y optar por otro frente en la otra.

#### Adelanto de Clarín

### Cae la expectativa económica, según la última encuesta K

La hizo Analogías, la consultora que mide para los Kirchner, Advierte que crece el pesimismo y cuestiona el ajuste del presidente Milei.

#### Eduardo Paladini

epaladini@clarin.com

A fines de 2017, tras el triunfo en las legislativas y la accidentada aprobación de una nueva movilidad jubilatoria, hubo un cambio sensible en las encuestas que medían el andar de la **presidencia de** Mauricio Macri. Por primera vez desde su asunción, dos años antes, empezaban a caer las expectativas económicas. Hay quiene creen aún hoy que esa resultó. una señal inequívoca de su caída final, Ahora, la última encuesta que le llegó a Cristina Kirchner también habla de un posible

Se trata del sondeo nacional de Analogias, la firma que mide pa-ra los Kirchner desde hace muchos años Entre el 27 y el 30 de iunio hicieron un relevamiento

en todo el país de **2.521 casos**. El dato económico más sens: ble del informe aparece en la pá-gina 9. Allí hay un cuadro con lo que los infógrafos llaman "fiebre": son líneas de tiempo que van mi diendo variables. En este caso, las expectativas sobre la "situación económica en los próximos dos años" Y se ve cómo, después de varios meses, l**os pesimis**ta**s** vuelven a superar a los optimistas. Todo dentro de un rango muy parejo: 45,3% vs. 45,1%.

En abril, los que vislumbraban

una **mejora** llegaban a **50,1%**, mientras que los que pronostica-ban un **empeoramiento** ascen-dían a **41,9%**. Esta diferencia en solo un par de meses es lo que preocupa al Gobierno.

A favor de Mılei, en la misma serie se ve que los pesimistas va estuvieron por sobre los optimis tas en enero y febrero. Pero habrá que seguir la evolución en el corto plazo, sobre todo porque se suponía que tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal habria un rebote de expectativas

En la introducción del trabajo hace un resumen/análisis donde asegura que arrancó una era de

"marcado pesimismo". Dice así: "Los niveles de imagen positiva y negativa del Presidente permanecen igualados. Como viene pasando desde mayo hay un decline de las expectativas optimis tas a dos años y se emprezan a alí near las diferentes dimensiones sobre las que preguntamos: perspectivas económicas generales y personales, y ponderación de la situación actual, se vienen tiñen do con un marcado pesimismo". "Persiste con un predomínio de

más del 52% de .as respuestas la noción de que el programa económico ajusta a las **mayorías tra**baiadoras y el desacuerdo respecto a un plan de estabilización que tiene como pilar la contracción de la actividad económica".



Critica. De Cristina Kirchner, en su última aparición publica.



CLARIN LUNES 8 DE JUJIO DE 2024 24 El País

#### Principales indicadores











#### LANZAMIENTOS INNOVADORES

marcadores y resaltadores, decidió lanzar sus innovaciones vía una app con realidad aumentada y junto a

otras marcas como Elmer's lider en pegamentos, en lo que es una novedad de una campaña con redes y la inteligencia artificial.

# Hábito low cost: las 10 marcas que por la crisis llegan a la mesa

Un relevamiento destaca que las propias de los súper son elegidas por 4 de cada diez consumidores. Otras 5 son lácteas, que crecen por la suba de precios.

#### Agustina Devincenzi

Con la crisis se profundiza el consumo low cost, un hábito que para los analistas llegó para quedarse por la relación precio calidad de marcas que apostaron a crecer a la par de la caída del poder adquisiti-vo de sus chentes. Aún lejos de. 0% de incremento del que habió Javier Milei, los precios de alimentos y be bidas se desaceleraron en junio pe-ro terminaron el mes con una **su**ba promedio del 3,8%. Julio arran-có con un aumento promedio del 1,8% en los primeros siete días, se gún la consultora LCG

De acuerdo a Fernando Moiguer. titular de Consultora de Estrategia, "en un contexto como este, compa rable a la panderma y el 2001, en términos de consumo lo **primero que** se altera son los vinculos entre la **sociedad y las marcas**". En ese sentido, su firma identificó 10 que los argentinos empezaron a elegir o aumentaron la frecuencia de compra. Con el objetivo de indagar cuáles se incorporaron a la mesa para maximizar el presupuesto de los hogares, un relevamiento entre 677 encuestados de entre 16 y 75 años el mes pasado arrojó que las marcas propias de supermercados lideran el listado, con cuatro de cada 10 que las consumen, "El primer ganador son los súper, con la elaboración de esta categoría instala da en el mundo por su accesibilidad y que en la Argentina venía retrasada por la cultura marquista del país", explicó Morgue

Segunda aparece Marolio, con 800 referenciass y una penetración del 23%. Liderada por Ñicolás Fera, hijo de Víctor, quien la compró hace más de 30 años, es propietaria de Maxiconsumo y otras etiquetas como Molto.

En tercer lugar figura Molino Cañuelas, dueña de Cañuelas, 9 de Oro y Pureza; con un 23% de las preferencias también. En marzo,

#### Las 10 marcas que eligen los consumidores

Las incorporaron o aumentaron la frecuencia de compra por su re ación prec o-calidad

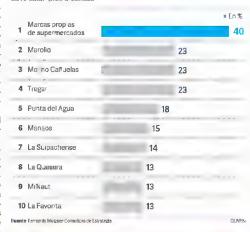



adoras. Las marcas propias de los super, las más elegidas.

la compañía de la familia Navilli presentó una propuesta para rees-tructurar su deuda de US\$ 1.300 millones en el marco de su concur so preventivo iniciado en 2021.

Cuarta está Tregar, de García Hermanos Agroindustrial, con un 23% que la consumen. La firma lác-tea de la familia García fue fundada por el matrimonio de inmigrantes Cipriano García Sainz y Hortensia de Simóne La Rinconada, Santa Fe con un pequeño tambo. Tras la caída de SanCor, es una de las mayo-res procesadoras, con alrededor de 300 millones de litros al año y 16.000 productos anuales.

Outrita se encuentra otra láctea familiar, con un 18% de populari dad: Punta del Agua, con 50 años de trayectoria y sus quesos cremosos como producto estrella. La familia Gaghardi también produce en Villa María, Córdoba, manteca crema, leche en polvo y dulce de le

Con un 15% de popularidad, sex ta está Manaos, la marca de bebi das de Refres Now que nació en La Matanza y elabora gaseosas, sodas, agua mineral y aguas saborizadas Con 700 empleados, fabrica alrede dor de 500.000 paquetes de seis bo tellas por día. El año pasado, resultó la quinta más comprada con un aumento del 10,4%, según otro informe, el Brand Footprint de la división Worldpanel de Kantar.

Séptima figura La Suipachense con un 14% de adhesión y más de 70 años. Fundada con el nombre de La Suipachense Cooperativa de Productores Lecheros Limitada hoy es propiedad de los empresa rios Claudio Rafaniello y Manuel Fernández desde 2018, Antes, estuvo en manos del grupo chileno Watts y del fondo venezolano Ma-

Octava está La Quesera, con 13% de consumidores que la compra. Clerran el ranking Milkaut, la lác tea en manos francesas y Favorl-ta, de Molinos del grupo Pérez

#### Debe y haber

#### Fundac ón Flor

#### Mujeres empresarias: training en Madrid

La Fundación Flor, presidida por Andrea Grobocopatel, junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI) de España llevó a Madrid a un conjunto de empresarias con puestos de decisión para perfeccionar co-nocimientos. Asisten, entre otras directivas, ejecutivas de Farmacity, del estudio Beccar Varela, Biosidus, Genexus, Colcar, Prosegury varias de firmas



Inic ativa de Lide

#### Las empresas y los Juegos Olímpicos

Lide, que cobija líderes empresarios, el Comité Olímpico (COA) y el Paralímpico (CO-PAR) organizaron el VI Fórum Nacional del Deporte, "Argentina en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en París" con los referentes para visib:lizar al deporte e integrar más empre sas para su desarrollo.

Cump 682 años

#### Permanencia de ADE

La Asociación Dirigentes de Empresa (ADE) fundada en 1942 fue la primera Institución Empresana no Gremial, en Argentina y en América Latina. Su creación se decidió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es creadora de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales y de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

pressrecider PROYED AND DISTRIBUTED BY PRESSRENCE PRESSREAMED FOR A PROPERTY OF A PROP



### IENCONTRÁ TU NUEVA COLECCIÓN FAVORITA!



AUTOS DE COLECCIÓN (\*2)

LA GRANJA DE ZENÓN FIGURINES DE ORO (\*2)

5**9999**90 RECARGO FOR ENVIO A INTERIOR \$380,10

MIS AMIGOS DEL ZOO (\*2)

LA CASA DE PEPPA PIG (\*2)

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

\$499999

PELUCHE PEPPA PIG (\*2)



RECARGO FOR ENVIO A INTERIOR \$380,10

RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10



RECARGO POR ENVID A INTERIOR \$380,10

SÉPTIMO CÍRCULO [\*2]



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

PASTELERÍA FÁCIL (\*)



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$100,10



RECARGO POR ENVIO A INTERIOR \$380,10

### ENCARGÁSELAS A TU CANILLITA PARA QUE LAS SOLICITE A TRAVÉS DE PARADA ONLINE

## **Opinión**

### Reforma electoral: atributos del sistema de circunscripciones uninominales

DEBATE

Rubén Perina

Analista internacional y ex funcionario de OEA

l gobierno de Javier Milei propuso al Congreso, en su primera versión de ley ómnibus, una reforma electoral radical para elegir representantes a la Cá-mara de Diputados de la Nación. Aunque luego la retiró, la reforma incluía la pro-puesta de pasar de un sistema de "listas sá bana" y de representación proporcional a uno de Circunscripción Uninominal (SI-CU). Una reforma electoral está ahora por presentarse nuevamente al Legislativo. El planteo merece consideración y debate.

El SICU, con variaciones, se utiliza en Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, India, Inglaterra y otros países. Las provincias se dividirían en tantas circuns-cripciones como miembros de la Cámara le corresponde a cada provincia. Se elige un sólo diputado por circunscripción. La elección puede ser por mayoría simple (quien saca más votos gana) o por mayoría absoluta, y si nadie alcanza el 50%+1 los dos primeros van a segunda vuelta.

El poder legislativo argentino sufre, bien se sabe, de una deteriorada imagen por prácticas non-santas (casos "chocolates") o el comportamiento bochornoso de algunos diputados en sesiones. Tampoco goza de buena reputación el sistema de "listas sábanas" por la arbitrariedad o discrecio-nalidad de la dirigencia partidaria en la selección de candidatos, y sus oscuros arreglos imponiendo desconocidos, parientes o dirigentes sociales/gremiales de poca re-presentatividad para conformar las .istas La "casta" rema

El proceso de selección de candidatos marca un primer atributo del SICU-Los mismos pueden no pertenecer a un partido ("outs.der"); pero un candidato partida-no que surja de un proceso transparente de primarias tendrá más legitimidad y más chances. Como las CUs reducen el área geográfica de la candidatura, el meior candidat@ probablemente será un conocido residente y un conocedor del área. La cercanía resultante probablemente estimule una mayor participación de la ciudadanía

en la selección de los candidatos, un mayor interés en la performance del representante y una mayor demanda de transparenc.a y rendición de cuentas (accountability) en las

actividades partidarias y legislativas. Los críticos del SICU argumentan que el sistema favorece los intereses económicos y "la gran empresa industrial del distrito." Una falacia. Para tener chances de ganar el candidato deberá conseguir el voto de la mayoría de los diversos intereses territoriales, económicos, culturales, políticos/ideológicos que predominan en la circunscripción. La dirigencia y los electores elegirán al que mejor sepa representar a todos los .ntereses. Advierten también que el SICU desvirtúa el principio de la representación proporcional y de las minorías (los perdedores no obtienen bancas). En teoría sí, un partido podría obtener el 100% de las bancas en juego si sus candidat@s se imponen en todas las CUs. Pe-ro es improbable. También es posible que,

#### El sistema de circunscripción uninominal se utiliza en Australia, EE.UU e Inglaterra.

en una provincia de seis CUs, por ejemplo, en tresgane un partido, en dos otro y en el último, otro partido todavía

Asimismo, un partido puede perder en to-as las CUs con un alto porcentaje de votos (49%) y quedarse sin ningún diputado. Pero ello es improbable en un país con más de 35 millones de votantes. Lo más probable es que, dada la gran diversidad económica, cultural e ideológica del país, las votaciones y la composición de la legislatura provincial o nacional reflejen esa diversidad y que la misma estaría representada por dos o más

Otra crítica apunta a la posibilidad de que un partido puede obtener más bancas que otro a pesar de haber sacado menos votos en el agregado nacional. Ocurre a veces en al gunos casos aislados. La distorsión podría corregirse, combinando el SCU con el sistema proporcional, como en Alemania, México o Nueva Ze.anda.

Se critica asimismo el SICU por "forzar" el bi-partidismo y suprimir el pluralismo político. Sí, es posible pero poco probable, por la diversidad existente en el país. Además, los arraigados partidos provinciales de Neuquén o Corrientes probablemente no desaparezcan. De hecho, el bi-partidismo de Estados Unidos o el bi-bloquismo (dos bloques o alianzas como el Frente de To-dos y Juntos por el Cambio) reflejan en su interior el pluralismo político del contexto, con sus extremistas y centristas. El SICU, en efecto, induce a las fuerzas políticas a moderarse, buscar votos en el centro, y formar bloques o alianzas para construír ma-yoría y ganar la elección y gobernar. Nadie se postula para perder, al menos que sólo busque ganar un curul para vívir de ello y pretender que se representa una minoría-lo que se consigue con el sistema proporcional Ambos tienden a disminuir la ato mización en las legislaturas y a facilitar la gobernanza democrática.

Opositores señalan asimismo la posibil.dad de manipu.ar la configuración de las CUs a favor de uno u otro partido, y usan las distorsiones de la práctica del "Gerryman-dering" en Estados Unidos para descalificarlas. Descalificación poco ingeniosa. Allí las legislaturas estaduales diseñan las CUs luego del censo de cada 10 años, y pueden cambiar y equilibrar el diseño. Las Cortes también pueden corregir los excesos. Y hay estados donde una comisión independiente diseña la CU con criterios de equidad y equilibrio para evitar distorsiones.

El radical proyecto de reforma presenta una inusitada oportunidad para debatir qué sistema favorece más el predominio de va-lores y prácticas democráticas como la participación, la representación genuina, la trans-parencia y la rendición/petición de cuentas (cultura política), y cuál de ellos tiende a forta.ecer más la representatividad y legitimidad de los diputados, de los partidos políticos y de la legislatura, y cuál contribuye más a la gobernanza democrática.



#### MIRADAS

Raquel Garzón

rgarzon@clarin.com

#### Mi familia y otros animales

En casa, lo he contado en algún poema, estaba prohibido envejecer. Mi papá era cirujano plástico y en esa dinámica familiar cumplir años suponía quedar tecleando hasta hallar-te en la nueva cifra. Quizá por eso resulta tan conmovedor escuchar al escritor chileno Rafael Gumucio (exactamente un día más joven que yo) hablar de su debilidad por los viejos, como lo hizo en Madrid durante la presentación de Los parientes pobres, su nueva novela, inspirada en la figura de su abuelo Enrique Araya, diplomático y autor canónico de la li-teratura humorística chilena.

"Misabuelos vivían en París con nosotros y siempre me parecieron más inteligentes que mis padres. La idea de enfrentar la muerte, de debatir o dialogar con ella ha sido muy importante para mí y los viejos viven esto en directo. Tengo muchosami gos escritores que han muerto de viejos como Nicanor Parra, Germán Marín, Jorge Edwards. Ha pasado mucha vida mía en entierros", contó ese día sin dramatismo y con el buen humor que define sus libros. Gumucio lleva tres décadas su-

mando títulos a su proyecto de "au tobiografía familiar", un modo de contar Chile desde las vivencias que marcan a su gente. "Las familias son un lugar donde se mezclan edades e ıdiosincrasıas; es un gran laboratorio de relaciones y eso para un novelista es un regalo. Los países están hechos de esa intimidad familiar: es el país que te importa", sostuvo en diálogo con la periodista Elsa Fernández Santos. El título Jegó antes que la historia, casi una síntesis de un sentimiento complejo y compartido "Siempre hay un pariente más pobre que tú al que recibes por piedad y después humillas. Pero tú eres también el pariente pobre de algún otro, que actúa igual. Está esa idea muy chilena de que si hay cinco personas y cuatro presas de pollo, algujen se queda sin comer Si un chileno gana el premio Nobel es que yo no lo voy a

Definir el propio sitio en relación con otros es esencial en la novela, que empreza con un chat entre los 11 hijos de un patriarca, cuyos amore prohibidos escandalizan a la residencia de mayores en la que vive. Se entreteien con la ficción pasiones en la tercera edad y secretos de farmilia ("numerosa, excéntrica, vistosa y con algunos integrantes algo exhibicionistas", dice de la suya). Confiesa Rafael Gumucio que todavía busca conocer a un viejo que no muera y que espera ser él quien inaugure esa escuela. Le deseamos suerte y literatura en el empeño.

pressreader PRIVITED AND DISTRIBUTED BY MILESSREADER PRESSREADER CONTROL +1 664 278 4604 PRIVILES PRIV

#### Opinión

### El hilo más cruel del Estado venal

DEBATE

Jorge Ossona

Historiador. Miembro del Club Político Argentino y Profesores Republicanos

asta nuestros días, la Ley Sáenz Peña se incumple en los dominios de los "gober nadores feudales" privilegia dos por la coparticipación fe-eral. Estos se reeligen o se hacen suceder dinásticamente por sus cohortes de empleados públicos y clientelas reclutadas en la nobreza urbana o semurtural.

En algunos casos, el autoritarismo sobre medios y periodistas generan la impresión de que la democracia se reduce a un ritual

vacío, de resultados producidos de anternano. Y como siempre, entre sus diversos actores sobresalen los comisarios provinciales dueños de la libertad y la vida por encima del impeno de la ley y la libertad. Custodios, además, de actividades venales; un manantial de ingresos que luego ascienden a intendentesy mandatarios y descienden hacia sus sé quitos de vecinos cómplices.

El problema se agrava en las jur.sdiccio-nes fronterizas a raíz de procesos históricos convergentes durante las últimas décadas: el esbozo de integración regional a la que aspiró el Mercosur, la trata de personas para el trabajo en la economía informal rural o de los grandes centros urbanos, y la situación geopolítica del país como boca de salida de la cocaína con destino a Europa por la Hidrovía. Actividades que recorren derroteros aná logos y que registran vinculos de solidaridad entre sus eslabones mafiosos.

Nada de eso se percibía en las provincias prósperas hasta que la reestructuración económica coronada por la globalización y la revolución tecnológica consolidó una nueva pobreza devenida del desempleo en torno de sus grandes conurbanos. Se configuraron allí también chentelas políticas explotadas por sus requerimientos de la subsistencia.

Más allá de la especificidad de cada territorio son perceptibles, desde entonces, actores con un cierto parecido de familia: sobre todo, en las nuevas ocupaciones ilegales y sus ulteriores "asentamientos". En cada comunidad nueva confluyen diversos colectivos sustitutivos de la concepción clásica de la ciudadanía: desde familias extensas, comunidades étnicas, religiosas o de ex trabajadores de actividades industriales ext.nguidas.

Cada uno de estos agregados producen referentes de los que emerge un operador territorial-los punteros-que ofician de nexo con los poderes públicos comunales: desde el comisario hasta el intendente pasando por concejales o diversos funcionarios representantes de los enjuagues entre agrupaciones políticas. Intercambian electorados colectivos predecibles por recursos directos para la subsistencia o indirectos bajo la forma de franquicias de actividades ilegales.

Como en los grandes asentamier tos suburbanos, en los pueblos semirrurales de supervivientes de las emigraciones internas pro vinciales, este tejido permanece intacto hasta nuestros días. El taso de la desaparición Loan Peña en la localidad correntina de 9 de Julio aledaña a Goya disparó la atención de los medios nacionales dejando el entramado al desnudo.

Una familia extensa aglutinada por una matriarca octogenaria que convoca a sus hijos, nietos y parientes allegados a determinadas fiestas patronales en las que confluyen la fe cristiana con cultos inmemoriales: desde el Pombero hasta las umbandas, pasando por El Gauchito Gil y San La Muerte.

La anciana matrona ha cedido sus roles mediadores con el poder a una de sus hijas casada con un prontuariado por violación, abigeato y tráfico de drogas. Ahí comienza el hilo macabro de la banda local: ambos se reportan a una fun-cionaria todoterreno-desde secretaria escolar hasta funcionaria de la intendencia-parea de un poderoso patrón de estancia, ex miembro de una fuerza militar.

El comisano, portador de varios sumanos exhibe la prepotencia de su despotismo conjugada con la afición por tomar fotos de niños

en los jardines de infantes. Además de su exaña convivencia con el párroco de la capilia. El intendente reconoce, asimismo, que por su municipio transitan tráficos ilegales: narcos, "paseros" de cigarrillos de contrabando y tratantes de niños y jóvenes.

Completa el cuadro una Justicia provincial sugestivamente incompetente en las tareas de investigación a más de medio mes: v cuatro hipótesis procedentes de testimonios falsos y a veces contradichos por sus mismos

Desde un accidente de tránsito seguido por un extraño vaje de la puntera y su cónyuge "autorizado" por el comisario hasta pericias de confección, oportunos cortes de luz y lla madas telefónicas borradas.

Y un saldo de seis deterndos participes de la mesa familiar a la que asistió el padre junto al niño y su hermana referente que ha cambiado varias veces de versión sobre la desaparición de su sobrino. A continuación, la inter vención de un juzgado y fuerzas de seguridad federales desconectadas de las provinciales, un gobernador presuroso de cerrar el caso; y una movilización vecinal que clama por "que se vayan todos"

Por último, una sospecha que se extiende entre expertos y penalistas: un rapto y una transacción comercial efectuada por el último eslabón de una cadena internacional de trata que, dada la edad de Loan, concluye en el multimillonario negocio de la pornografia in-fantil; insumo indispensable de la pedofilia

Ribete de un abanico más vasto de ventas de bebes para la adopción, y secuestros de jóvenes destinados a la prostitución o a diversas explotaciones serviles. Un repertorio bien conocido en los márgenes de nuestros grandes conurbanos como el ariete más feroz de la administración de la pobreza. ■

TRIBU XA

### El caso Moreno: un iuicio ejemplificador

l juicio al que esta siendo someti-do Guillermo Moreno excede en mucho los aspectos puramente penales. Es un episodio patético de un proceso sistemático en el que bajo excusa de slogans populistas el kirchnerismo ha agredido principios bási-cos del buen funcionamiento social y producido un daño enorme en especial a los más pobres-durante dos décadas.

En pocas palabras, Moreno fue el instru-mento usado por los K para negar a los ciudadanos una información el nivel de infla-ción-esencial no solo para el funcionamiento de la economía, sino también para el diseno de políticas sociales.

la inflación es el peor enemigo de los po-bres en muchos sentidos: les quita recursos para su subsistencia y para su desarrollo per-sonal; les impide planificar su futuro; agrega un factor de .nequidad; y ha sido una de las razones principales de la incapacidad de Argentina para crecer durante mas de 30

Obviamente, esta perversa operación estuvo justificada por el habitual folklore populista, que vemos cotidianamente en sus múltiples discursos: si reconocemos que hay inflación, el FMI tendrá una excusa para proponer mas ajuste, agredir a los trabajadores y perderemos soberanía. Ocultar la inflación, por tanto, permitiría que la economía crez-ca y se mantenga el apoyo popular. Y Moreno prestaría un gran servicio a la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación.

DAN EL ROLDAN

Sucede con la inflación lo mismo que co otras dimensiones del quehacer del que

Moreno fue uno de los iconos y que generó todos los daños imaginables a nuestra sociedad; entre otros, U\$200 000 millones por los atrasos tarifarios; U\$20.000 millones por los juicios con el exterior y un monto escandalo-so por el crecimiento y la inversión perdidos. Todos ellos usaron la "soberanía" como una difusa vara de calidad que no requiere medición cuantitativa. Basta con la aprobación política para ser aceptada.

El m.smo manejo espuno de conceptos crí-ticos para el funcionamiento social, se ha dado en la educación y en las políticas sociales. Desde negar la importancia esencial de la calidad en el proceso educativo, hasta mentir en los resultados de las evaluaciones, el efecto de estas acciones ha sido devastador para millones de n.ños pobres, que ya no podrán construir una vida digna.

La operación de Moreno fue atacada desde múltiples sectores que finalmente lo derrotaron. Muchas consultoras privadas comenzaron a difundir sus propios datos y Moreno con traatacó con multas muy severas; que llevaron a varios economistas a acudir a la Justicia, epi-

sodio en el que se destacó Jorge Todesca. Finalmente, la aventura de Moreno fue de rrotada definitivamente por una iniciativa po-lítica que marcó un hito. Bajo la inspiración y dirección de Patricia Bullrich, un grupo pe-queño de Diputados fuimos-mes a mes-haciendo pública la verdadera inflación con los datos que nos proporcionaban prestigiosos estudios económicos. Así, la "inflación Congre-so" se convirtió en un clásico y en una inspi ración para otras operaciones similares que mostraron el valor de la difusión pública de la verdad frente a .a omnipotencia autoritana. Es de esperar que Moreno y sus cómplices

reciban el castigo que merecen; no solo por cuestiones legales, sino por el daño que han cometido a los mas pobres con el manejo pe verso de los slogans populistas para justificar una economía destructiva.

Economista, ex diputado nacional

preserveder Prostreader, on +1 604 278 4604

### El Mundo

#### El balotaje legislativo en Francia

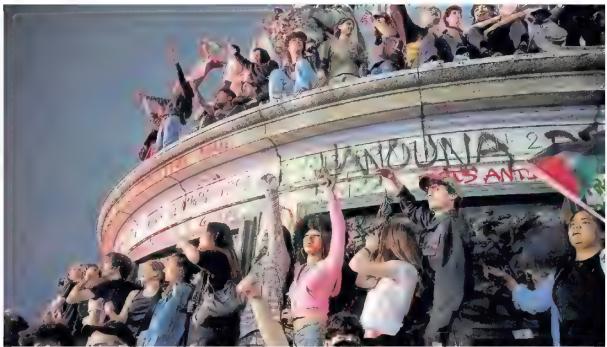

s. Simpatizantes d<mark>e la coalición de izquierda Nuevo Frente Poputar celebraban anoche en Plaza de la República, en París, el histórico triunfo en la segunda rueda electoral. 🗚</mark>

# En un balotaje sorpresivo, la izquierda y Macron frenaron la llegada del lepenismo al poder

El Nuevo Frente Popular logró 181 bancas y desplazó al grupo de Marine Le Pen al tercer lugar. La alianza oficialista obtuvo un inesperado segundo puesto. Ninguno tiene mayoría para gobernar.

DADIS CODDESDONSAL

#### María Laura Avignolo

Ganó el voto republicano en Francia en las elecciones legislativas más angustiantes de su historia. Finalmente, el Nuevo Frente Popu lar (NF), que agrupa a la izquierda socialista, la radical de la Francia Insumisa, los comunistas y los ecologistas, consiguió imponerse so-bre la ultraderecha.

Anoche, con 574 de los 577 esca-ños ya asignados, obtenía 181 diputados, según datos del Ministeno de Interior. El segundo fue el partido macronista con 166 bancas, la lepenista Reagrupación Nacional obtuvo 143 asientos y los Republicanos conservadores y la UDI consiguieron 60. Se necesita una coalición para gobernar y conseguir la mayoría absoluta de 289 bancas.

Entre la primera y la segunda vuelta, los franceses cambiaron de opinión y frenaron a la ultradere-cha y a su posibil dad de asaltar el poder en la V República. La enor me sorpresa electoral de la histona francesa. Pero nadie tiene mayoría absoluta. Hay una sensación de alivio porque la ultraderecha no llegó al Eliseo, pero inquietud por el futuro.

El gran interrogante es a quién llamará e. presidente Emmanuel Macron como primer ministro Macron quiere una coalición "coherente" para llegar a los 289 diputados para poder gobernar y pa-sar su legislación. Pero ha decidido cancelar su discurso, no habló

ayer al país. El primer ministro Ga-briel Attal le presentará hoy su renuncia porque nunca estuvo de acuerdo con la disolución de la Asamblea. Una vuelta de página en la macronía. Pero continuará en el poder lo que sea necesario. "Esta disolución, yo no la elegí y

rechacé seguirla", dijo Attal, abriendo una brecha entre él y el presidente. Esta noche, ninguna mayo-ría absoluta puede dejarse llevar por los extremos gracias a nuestra determinación y la fuerza de nuestros valores. Estamos de pie. Tene-mos tres veces más diputados que las estimaciones al inicio de esta campaña" sostuvo.

En sus primeras palabras, el jefe de la Francia Insumisa, Jean Luc Mélenchon, desafió al jefe de Estado Dijo que "el presidente debe in-clinarse y llamar al Nuevo Frente Popular a gobernar". El primer mi-nistro Gabriel deberá renunciar y el NFP va a aplicar su completo programa, que va a aterrorizar a los empresarios. "El NFP está listo para gobernar", agregó Melénchon. "Una vez más ha salvado a la repúbaca", duo.

El expresidente socialista François Hollande ganó en Tulle en este balotaje y puede llegar a ser un premier moderado en el nuevo gobierno. Desde Tul.e, el ex presidente pidió que "la izquierda esté al servicio de la república". Hollande afirmó haber cumplido "con su deber° al presentarse nuevamente a diputado y fue elegido con el 43% en la primera circunscripción de

Corrèze, "Vi las dificultades de los franceses durante mi campaña. Si olvidamos este mensaje, entonces no estaremos ahí para los france ses", continuó para pedir al NFP ir más allá de su éxito electoral y lograr un "apaciguamiento" Olivier Faure, el líder del partido

socialista, dijo que "Trancia le dijo que no al Reagrupación Nacional. No habrá ninguna coalición de contrarios. El programa será el de Frente Popular", aseguró. Nadie esperaba este triunfo del

Nuevo Frente Popular, que se formó intempestivamente, cuando Macron disolvió la Asamblea, en cuatro noches de debate. Ni siquiera los sondeos. Solo lo vieron llega a las 19:30, medio horas antes del cierre de los comicios.

preserveder Prosenader.com +1 604 278 4604

# El Parlamento en Francia Gabierno 75 Repub canos Mayora 577



Miles se acercaban a celebrar en la plaza de la República por un triunfo inesperado del Voto Repu blicano. Pero la realidad es que, como nadie tiene mayoría, los extremos en Francia están contenidos. El acuerdo será con los moderados de un lado y del otro. Jean Luc Mélenchon no está entre ellos.

El lepenismo no consiguió la mayoría absoluta ni relativa en la segunda vuelta de las imprevistas, polémicas e históricas legislativas, que han dividido al país como si fuera una presidencial. La participación fue altísima y tuvo gran pro tagonismo en este resultado: 67,7 por ciento. Un récord después de 40 años porque el voto no es obli gatorio en Francia. Jordan Bardella, el delfín de Le

Pen, denunció "los acuerdos elec-torales que arrojan a Francia de los brazos de Jean-Luc Mélenchon" y privaron a RN de su mayoría. "La RN encarna la única alternancia frente al partido único", insistió.

Pero aun así, con 115 a 150 bancas, la ultraderecha, el ex Frente Nacional lepenista, ha llegado al po-der en Francia. Un lugar que jamás tuvo antes, cuando el país se apres-ta a organizar los Juegos Olímpicos y hoy no sabe quien será su primer ministro en la inauguración.

La mayoría absoluta en la Asamblea Nacional representa 289 votos. Si la conseguía, RN iba a formar un gobierno de "cohabitación de combate" con el presidente Macron, que no puede diso ver nue-vamente la asamblea hasta septiembre del año próximo.

El "desistimiento" de los candidatos en los lugares donde había triangulares contribuyó a este re sultado porque frenó el avance del ex Frente Nacional reciclado Tras 224 retiros, quedaron 408 duelos, 90 triangulares y 2 cuadrangulares. En la segunda circunscripción de Guyana, el diputado saliente de izguierda Dayy Rimane estuyo solo

contra sí mismo, tras una retirada. Un clima angustiante, ansioso y eléctrico, que no finalizará hasta que se conozcan los resultados definitivos de esta elección histórica La campaña fue violenta. Las minorías, los extranjeros, los musul-manes y los binacionales temen las amenazas del ex Frente Naciona..

No hay mayoria absoluta y ganó el otro extremo en la elección Frente a este escenario será Macron quien elija al premier, opte por un gobierno técnico o por una gran coalición de convergencia mo-derada. Cualquier coalición será provisoria y frágil No será una alianza fácil para el

NFP y con Mélenchon marcando el paso. Pero Mélenchon tiene experiencia de ministro en un gobier-no socialista y conoce el Estado Sabe mejor que nadie que para que este triunfo sea viable él debe dar un paso al costado y permitir una figura menos corrosiva ser primer ministro.

Encabeza el Nuevo Frente Popular que ganó el balotaje. Admirador del kirchnerismo y el gobierno chavista.

# Jean-Luc Mélenchon, el polémico líder izquierdista que dio el batacazo



**La figura.** El líder del Nuevo Frente Popular, <mark>Jean-</mark>Luc M<mark>élench</mark>on, en un acto de campaña. AFF

Cuatro días después de que Emmanuel Macron convocara a elecciones anticipadas tras los malos resultados en el Parlamento Europeo, un grupo de el Nuevo Frente Popular, una coalición destunada a resucitar el Frente Popular que llegó al poder en 1936 para frenar a la extrema derecha, y que promulgó políticas sociales que incluían semanas laborales de 40 horas y licencias remuneradas para los trabajadores.

La amplia - y potencialmente rebelde-alianza estaba encabezada por Jean-Luc Mélenchon, tres veces candidato presiden cial (en 2012, 2017 y 2022, mejorando resultados de cada elección respecto de la anterior) y líder del partido Francia Insumisa. A él se han sumado los so-cialistas, los comunistas, los Verdes, y la Place Publique, li derada por el popular miembro de la Eurocámara Raphael Glucksmann.

La estrategia parece haber funcionado. En la primera ron da electoral, el Nuevo Frente Po-pular quedó en segundo lugar tras Reagrupación Nacional (RN) de la extrema derecha y por delante del actual partido mayoritario del presidente Ma-

cron. Y ahora dio el batacazo. Mélenchon, de 72 años, lleva décadas en la escena política francesa, en las que ha perfeccionando su lírica forma de hablar, mientras abraza sin concesiones las ideas de la izquierda. En el pasado, cuando era miembro del Partido Socialista, ocupó cargos minis teriales en gobiernos anteriores.

#### Sus posiciones sobre Gaza le valieron cargos de antisemitismo, que Mélenchon niega.

De acuerdo a su propia biografía, Mélenchon nació en Tánger, Marruecos, en 1951, y es licenciado en Filosofía y Letras Modernas. Como activista socialista, se convirtió en el senador más joven de Francia en 1986. También es autor de 19 libros, entre los cuales se destaca "La era del pueblo", donde expone su teo-ría de la revolución ciudadana. Desde las elecciones de 2017, el princi-pal catalizador para el rápido ascenso de Mélenchon parecen haber sido sus actuaciones en los debates presidenciales, donde se destacó por la combinación de in genio, conversación fácil y su sen-cilla forma de hablar. Incluso quienes no están de acuerdo con sus puntos de vista, les gusta ver su desempeño en los debates.

En efecto, Mélenchon es una de las figuras más divisivas de la polí tica francesa, que entusiasma y horroriza a los votantes con sus de

senfrenadas propuestas de impuestos y gastos y su retórica sobre la lucha de clases. Por sus posiciones controvertidas en materia de política exterior, especialmente en Gaza, sus críticos lo acusan de antisemitismo, lo que él niega

Hasta el año 2012, cuando la ola populista aún no había afectado a Europa, Mélenchon era un candi dato marginal, pero el paisaje ha cambiado radicalmente desde entonces. Por eso, incluso en un contexto diferente, el candidato se ha hecho popular entre los votantes más jóvenes, se ha destacado en redes sociales y tiene un famoso canal de YouTube. El es un "Viejo In-sumiso" recic.ado, con inigualable oratoria, admirador de Hugo Chá-vez Cristina Kirchner y la revolución Bolivariana.

Mélenchon era un senador socialista y trotskista como el ex pri-mer ministro Lionel Jospin. Un verdadero intelectual, que hace de la conversación y la poesía un placer de la vida. Con una abuela an-daluza, con un español perfecto, este ex ministro de Educación de la enseñanza superior descubrió el neo populismo chavista y se ena-moró de él.

Mélenchon es ant, europeo pe ro diferente a Le Pen. Propone salir de los tratados de Europa para re-formarlos. Con la líder lepenista tiene un punto en común: su ad miración por el presidente ruso Vladimir Putin. ■

pressreader PRESTRATE BY PRESSRAINS PRESSRAI

CLARIN LUNES8 DE JULIO DE 2024 El Mundo

#### El balotaje legislativo en Francia

Ningún partido tiene mayoría para gobernar y hay temor a la inestabilidad. Se abre un juego de alianzas. Pero existen grietas en la izquierda vencedora.

# Se abre un escenario inédito y de pronóstico incierto para Francia



María Laura Avignolo París, Corresponsa

Francia respiró aliviada porque el "Voto Republicano" consiguió fre nar al lepenismo "desdiabolizado" pero listo para conseguir una mayoría absoluta en la Asamblea Na-

cional. Nadie lo esperaba. Pero los franceses acudieron en masa a votar para frenarlo y colo-carlos en el tercer lugar. Una noche loca en la historia de Francia, impensada y, al mismo tiempo, inquietante. Francia puede ser ingobernable porque nadie tiene ma voría en la Asamblea. La disputa por la nominación del primer ministro y la formación del gobierno se ha micíado y está en manos del presidente Emmanuel Macron.

Marylise León, la nueva lider de la central sindical CFDT, lo s.ntetizó: "Merci, Merci, Merci Gracias a la movilización de todos, nosotros evitamos lo peor".

El resultado es que ha nacido un nuevo parlamentarismo en la nue-va Asamblea Nacional, sin mayoría dominante. Pero es la izquierda, aglomerada en el Nuevo Frente Popular, la que ha conseguido 181 bancas, según cifras oficiales. Reagrupación Nacional de Marine Le Pen logró 143. En la anterior Asamblea tenía 88 bancas. El problema es que este Frente

se armó en cuatro días y cuatro no-



Mejoría. La coalición de Macron logró un inesperado resultado. REUTERS

ches de debate y no está umdo. No es lo mismo Jean Luc Melénchon que el ex presidente socialista François Hollande, un moderado, que regresó a ser diputado porque "Francia estaba en peligro" y podría ser primer ministro. Fabian Robbin, el legislador electo que rompió con Francia Insumisa dos días antes de la elección frente al autoritarismo de Mélenchon, podría ser otro de los candidatos. O Laurent Berger, el ex sindicalista y ex lider de la moderada central obrera de la CFDT.

Rafael Glucksmann, el socialista que ganó las europeas y resucitó al PS, anunció que no será primer munistro. Pero apova una alianza social demócrata con Ensemble, el partido presidencial, que esta noche entró en crisis con los suvos.

Los votos conquistados son del renunciante premier Gabriel Attal y de sus dimutados, no de Macron. Hay tensión entre ellos. El acuerdo deberá ser sobre las coincidencias y no las diferencias. El desafío de la un.dad.

Fabien Roussel, e. líder comunis ta, anunció aver que las decisiones no las toma un sector sino que es el resultado respetuoso de todos los que integran el Nuevo Frente Popular

Macron está débil y debe durar hasta el 2027, las próximas elecciones presidenciales. Pero es ma quiavélico, como lo demostró en su suicida decisión de disolver la Asamblea Nacional, Buscará romper el Nuevo Frente Popular y car" a los moderados entre ellos Macron "esperará a conocer la es tructuración de la nueva Asamblea para determinar a quién convocará para formar gobierno", anunció el Eliseo ayer a la tarde.

El premier Attal presentará su renuncia a Macron hoy Nunca estuvo de acuerdo con su disolución de la Asamblea. Pero se cargó la campaña al hombro y llegaron segundos. El joven premier d.o vuelta la página a la macronia. Fue él quien consiguió las 166 bancas para Ensemble. Obtuvo tres veces más que lo que aseguraban los sondeos. Seguirá en su cargo "hasta que sea ne esario" pero se acabó la fidelidad al presidente.

Macron ha quedado solo y debili-tado paradójicamente con este triunfo de la izquierda. Intentará

quebrar este Frente Popular y encontrar moderados en él, como el ex presidente Hollande o el de Francia Insumisa, Fabien Ruffin, que no soporta el autoritarismo de Mélenchon. Pero la designación del premier no será rápida. Habrá negociaciones. Llegan los Juegos Olímpicos y hay que mostrar una cierta armonía. Mélenchon, el tribuno de la re-

pública y ex ministro socialista que formó la Francia Insumisa, le exigió a Macron -un minuto después de conocerse los resultados- que es el NFP quien debía ser convocado para formar gobierno y el primer ministro debía renuncia:

Francia ha quedado dividida entre unos y otros: el lepenismo y los demás, que celebran en la plaza de República, como si fuera un Mundial de fútbol. Los electores cumplieron el rol de unidad en el voto republicano, que los políticos no consiguieron acordar. Ahora los legisladores franceses deberán aprender a trabajar y convivir con una coalic.ón, tan común en otros

El gran desaffo que viene es que la triunfante izquierda se una y pueda ensamblar un programa, que no asuste a los franceses que los votaron para que no ganara el lepenismo ni a los empresarios ex tranjeros, lo que tanto necesita una Francia endeudada e intimada por la Unión Europea

Frente a sus televisores, los migrantes, los binacionales, los musulmanes, los munorías negras, los extranjeros no van a sentirse ame nazados con la expulsión o la pérdida de su trabajo, como prometía Reagrupación Nacional. Van a dor-mir en paz. El "Voto Republicano" fue contra la xenofobia también. El filósofo Michel Onfray, un de

fensor del "Frexit" dice que lo que está ocurriendo es la muerte del liberalismo europeo. Considera que la violencia política es casi inevitable. Ayer los franceses votaron con-tra la "guerra civil", ésa que anun ció Macron en plena campaña.

### Una incertidumbre política que también altera a los mercados

PARIS. EFE, AP Y AFP

La incertidumbre por el impacto de un Gobierno en Francia de la ex-trema derecha, cuyo programa económico no convence a los merca-dos, se disipó. Pero la sorpresiva victoria de una coalición de izquierda tampoco agrada a las empresas, lo que se suma a la posibi-lidad de un bloqueo político por la ausencia de un part.do que sea dueño de una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. La tensión promete continuar.

Patrick Martin, el presidente de la principal organización patronal (Medef), no dudó en lanzar un ata-que directo, pocas horas antes de recibir el día 20 a los líderes de los grandes bloques políticos para que expusieran sus proyectos, al decir que el programa del lepenista Reagrupación Nacional (RN) es "peligroso para la economía francesa, para el crecimiento y para el empleo" Pero lo mismo sostuvo respecto del ahora triunfante Nuevo

Frente Popular (NFP), liderado por Jean Luc Mélenchon, que ha propuesto recortes impositivos, la reducción de la jornada laboral, una renegociación de las contribucio nes a la Unión Europea y un cam-bio en las edades jubilatorias que requieren una financiación de la que carece el ya endeudado Estado francés.

El diario Le Figaro tituló su editorial de primera página "El horror económico" cuando comentó el programa del Frente de Mélenchon. Sus principales divergencias con la extrema derecha vienen por la voluntad de ésta de certarse al mundoy de enfrentarse a la Unión Europea (UE), algo que, según Mar-tin, reducirá todavía más la influencia de Francia en el bloque comunitario, lo que considera esencial para defender los intereses de las empresas en un mundo más polarizado

Máxime ahora que la Comisión Europea ha abierto a Francia un procedimiento por déficit excesivo, ya que el pasado año se desbocó muy por encima de lo que había anticipado el Gobierno (un 5,5 % del PIB en lugar del 4,9 %) y hay muchas dudas de que se pueda re-bajar para 2027 del tope del 3 % fi jado por el Pacto de Estabilidad.

Con ningún partido con la mayoría absoluta, lo más probable es un bloqueo político ante la dificultad de contemplar un acuerdo entre las otras fuerzas políticas. Uno de los principales indicadores en que os analistas se han fijado para to mar el pulso de esa tensión es la prima de riesgo francesa, es decir, el diferencial entre los tipos de interés que se le reclama a la deuda francesa y los de la alemana, que sirve de referencia. Los inversores reclaman ahora una rentabilidad del 3.23 % para los bonos franceses con vencimiento a diez años, cuando en junio apenas se superaba el umbral del 3%. La pruna de riesgo supera los 80 puntos básicos, algo que no ocurría desde la crisis de la zona euro en 2012.

preserection PROFESTOR NO DISTRIBUTED BY PRESSREAMS ProssReader.com +1 604 278 4604

# Biden acorta la ventaja de Trump en siete **Estados indecisos**

Según un sondeo de Bloomberg, el republicano lidera por 47 a 45%, la menor diferencia desde octubre. Biden busca mejorar su imagen tras el debate con el republicano.



Selfie. El presidente Joe Biden, ayer, en un acto proseitista en Pensilvanía, junto a una simpatizante. Ap

NUEVA YORK, FEE APYCLAR N

Pese a su cuestionada actuación en el debate del pasado 28 de jumo, el presidente Joe Biden ha reducido la ventaja del candidato republicano Donald Trump en los principa-les Estados bisagra de EE.UU para los comicios de noviembre, según una encuesta publicada ayer por

Bloomberg News.
Este sondeo, enfocado únicamente en siete de los Estados más indecisos del país, revela que Trump supera al líder de la Casa Blanca por un ajustado 47% a 45%, la menor diferencia para el expresidente desde que Bloomberg comenzó a analizar en octubre el voto en esos territorios que no tienen un candidato favorito.

Si se analiza cada uno individualmente, Biden incluso estaba por de.ante de Trump en M.chigan (48 % a 43 %) y Wisconsin (47 % a 44 %). mientras que el republicano pre sentaba una ventaia de entre el 1% y el 3 % en Nevada, Arizona, Caroli na del Norte y Georgia

La mayor diferencia entre los presumibles candidatos del Partido Demócrata y del Partido Republicano se produjo en Pensilvania. donde Trump prevaleció con un 51 % de los apoyos frente al 44 % de Bi-den, en la que fue la primera en cuesta de Bloomberg después del cara a cara presidencial.

Bloomberg, junto con Morning Consult, encuestó a 4.902 votantes registrados en esos Estados del 1 al 5 de julio con un margen de error del 1 %, según sus cálculos.

"Si bien el primer debate presi-dencial de 2024 pareció alarmar a algunos líderes demócratas, nuestras encuestas de Estados bisagra para Bloomberg News muestran que el asunto ha hecho poco para cambiar la dinámica subyacente de la contienda", escribió Eli Yokley, consultor político estadouniden se de Morning Consult, junto a la publicación del sondeo.

Aunque, de los encuestados, so lo el 13 % dijo que Biden había re-sultado vencedor cuando se le preguntó por el debate Asimismo, alrededor del 20 % aseguró que el ac tual presidente era mentalmente apto, mientras que casi la mitad dijo lo mismo de Trump. Las distancias se acrecentaron cuando se les cuestionó acerca de la edad de los candidatos, el 44 % opinó que Bi-den era demasiado viejo, y solo un

8% ca.iñcó así a Trump Por otra parte, tres de cada diez demócratas de estos Estados bisa-gra opinaron que Biden debía abandonar la carrera presidencial

El sondeo de Bloomberg va en línea opuesta a encuestas publicadas en los últimos días, incluida la de The New York Times/Siena College, que mostró que Trump había aumentado su ventaja v que és-

#### Hay fuertes presiones entre los demócratas para que Biden se baje.

ta va era de 6 puntos porcentuales por encima de Biden a nivel nacional. Sin embargo, al mismo tiempo sondeos de la agencia Reuters y de la cadena CBS mostraron que no hay tanta luz entre ambos contendientes: para la primera hay un empate técnico (40 a 40%) y para la te evisora la diferencia es mínima: 50 para Trumpy 48 para B.den. El nuevo sondeo de Bloomber se

conoce cuando Biden ha lanzado una ofensiva para mejorar su imagen tras el debate con Trump, en el que se lo vio dubitativo, confuso y débil. El último viernes, en una en trevista por TV con George Stephanopoulos, conductor que hace dé-cadas fue asesor en el gobierno de Bill Clinton, a Biden se lo vio más enérgico que aquella noche fatal e .ns.stió en que está en buena forma, que no renunciará y que es el mejor para ganar al magnate. "Sólo me retiraré si el Señor To-

dopoderoso me lo pide" desafió Bi-den. Pero, más allá de sus esfuerzos, no le será fácil despejar las fuertes dudas sobre su capacidad para hderar EE UU. otros cuatro años y los clamores para que de un paso al costado

### Un médico al poder en Irán: asumirá el cargo en agosto

TEHERAN, AFP APYCLAR N

La última vez que Masoud Pezeshkian se propuso ser elegido presidente de Irán, en 2021, el régimen conservador de Irán le prohi-bió a él y a todo su bando reformista postularse. Ahora acaba de ga-nar las elecciones y en agosto próximo asumirá el cargo El cirujano cardíaco y veterano

político de 69 años fue el único can didato presidencial comprometi do públicamente con relajar los es-

trictos códigos morales del país con respecto a las mujeres y reactivar el diálogo con Occidente. El hecho de que a Pezeshkian se le permitie ra postularse pareció indicar que el establishment iraní lo consideraba una opción segura. A su vez, su victoria el sábado, con el 53% de los votos, señaló el nivel de preocupación pública por las políticas de línea dura que propugnó su oponente en la contienda para e egur al sucesor del difunto presidente Ebrahim Raisi, quien murió en un



Ganador, Masoud Pezeshkian

accidente de helicóptero en mayo Pezeshkian era una "apuesta segura" para el régimen, "único al no

prometer ningún compromiso concreto", dijo Ali Vaez, director de Crisis Group, con sede en Bruselas. Los votos a su favor no fueron por la esperanza de lo mejor, sino por el miedo a lo peor", indicó.

En un gesto característico Pezeshkian señaló después de la victoria que trabajaría con los par tidarios de la línea dura, un enfo-que que le será necesario para evitar ser cerrado en un régimen don-de el Líder Supremo Ali Jamenei tiene la última palabra. Sin embargo, Pezeshkian man-

tiene la reputación de ser un outsi-der Nació en el oeste de Irán en una familia de minoría étnica. Habla azerî, la lengua de su padre, y ha promovido su uso, lo que lo ha hecho popular entre las comunidades que a menudo han clamado por una mayor autonomía en la na-ción dominada por los persas.

Pezeshkian obtuvo su formación médica en la década de 1980 y trató a los heridos en el frente durante la guerra de Irán con Irak. En 1994, mientras trabajaba como director de un hospital local, perdió a su es posa y a su hijo en un accidente au-tomovilístico. Nunca se volvió a casar. Le quedan dos hijos y una hija. Hizo campaña con su hija a su lado, un recordatorio de la calamidad familiar y un contraste sutil y humanizador con la imagen pública de su oponente, un defensor dogmático del sistema teocrático.

preserveder Preservation of the Preservation of Preservation Preservation of the Prese

CLARIN LUNES 8 DE JUJIO DE 2024 El Mundo



# El Papa advirtió contra "la tentación populista" en la democracia actual

Fue al hablar en Trieste, donde criticó el abstencionismo. Francisco llamó a participar en el debate público.

#### EL VATICANO. CORRESPONSAL Julio Algañaraz

32

En medio de las tensiones que viven los 27 países de la Unión Europea tras la elecciones parlamentarias que registraron un aumento de los votos de las derechas y un clima de inestabilidad, el papa Francisco dijo ayer en Trieste que "es evidente que en el mundo de hoy la democracia no goza de buena salud" y críticó el abstencionis-

mo y los populismos. "Esto nos interesa y nos preocupa porque está en juego el bien del hombre y nada de lo que es huma no nos puede ser extraño", planteó el pontífice al hablar en la crudad del norte italiano que visitó para participar de la 50° Semana Social de los católicos. Francisco lanzó un llamado a todos a asumir la responsabilidad para "construir algo de bueno en nuestro tiempo", con "atención a la gente que queda afuera o al margen de los procesos".

"Así como la crisis de la democracia es transversal a diversas realidades, del mismo modo la actitud de la responsabilidad frente a las transformaciones sociales dirigida a todos los cristianos es un llamado a vivir y esperar en todos los rincones del mundo". Para el Papa, la crisis de la democracia es como un corazón "infartado".

Cada vez que alguien es marginado, todo el cuerpo social sufre",

sostuvo. Y agregó: "La cultura del descarte diseña una ciudad donde no hay lugar para los pobres, los recién nacidos, las personas frágiles y los enfermos, los niños, las mujeres, los jóvenes y viejos. Esta es la cultura del descarte. El poder se hace autorreferencial: ésta es una enfermedad incapaz de escuchar y

dar servicio a las personas". El Papa afirmó que "la democracia es tal si se dan las condiciones para expresarse y participar" y diio que le preocupaba el número de gente que había ido a votar.

#### 'La indiferencia es el cáncer de la democracia", señaló.

"La misma palabra 'democracia' no coincide simplemente con el voto del pueblo sino que exige que se creen las condiciones para que todos puedan expresarse y partici-par Y la participación no se improvisa, se aprende desde jóvenes, debe ser 'entrenada', también con sentido crítico frente a las tentaciones

ideológicas y populistas", sostuvo. Agregó que "la indiferencia es el cáncer de la democracia". Dijo que "todos deben sentirse parte de un proyecto de comunidad: nadie debe sentirse inútil". Afirmó que "el asistencialismo es enemigo de la democracia, del amor al prójimo y

ciertas formas son una hipocresía social" Puntualizó que "detrás de tomar distancias con la realidad social está la indiferencia, que es un cáncer de la democracia"

Al terminar la misa en la plaza de la Unidad de Italia, el Papa se dirigió "cada pueblo que sufre la guerra" En una ciudad como es Trieste, entre Europa occidental y los Balcanes, dijo Jorge Bergogho que el de safio es "conjugar apertura y estabilidad, acogida e identidad".

El Papa definió a Trieste como puerta abierta a los migrantes, con la vocación de hacer encontrar a gente diversa".

Francisco se despidió afirmando que es necesano estar juntos, "sm miedo, abiertos en los valores humanos y cristianos, acogiendo pe ro sin compromisos sobre la digni-

ro sin compromisos sobre la digni-dad humana. Con esto no se juega". En primer jugar, el Papa apuntó a "heridas" como la corrupción, la ilegalidad y "las distintas formas de exclus.ón social".

"Las ideologías son seductoras. hay quien las compara con el flau-tista de Hamelín" Finalmente llamó a los católicos a exhibir su fe y a tener la "valentía" de dar propus tas de justícia y paz en el debate público. "Tenemos algo que decir pero no para defender privilegios. De bemos ser la voz que denuncia y propone en una sociedad a menu do afónica y donde muchos no tienen voz", concluyó.■

Es Claudio Borghi, senador de la Liga, el partido del vicepremier Matteo Salvini. Rechazo opositor.

### Un aliado de Meloni propone eliminar las vacunas obligatorias para los chicos

ROMA, EFEY CLARIN

Otra nueva polémica envuelve a la alianza de gobierno de Italia. El partido ultraderechista Liga, del actual vicepremier Matteo Salvini, acaba de proponer terminar con la obligatoriedad de vacunación para los niños, lo que ha suscitado ayer una fuerte controversia política. La oposición advirtió contra un retroceso de los criterios científicos en el país.

La propuesta de la Liga, que junto con la conservadora Forza Italia y la postfacista Hermanos de Italia integran el Ejecutivo de la premier Giorgia Meloni, se incluye una enmienda presentada por el senador Claudio Borghi a un proyecto de ley para la reduc-ción de las listas de espera en los hospitales.

En Italia, la ley obliga a vacunar contra 12 enfermedades, como el tétanos, varicela, sarampión o la difteria, a los niños entre 0 y 16 años y menores extranjeros no acompañados En concreto esas inyecciones son necesarias para la admisión en las guarderías y en las escuelas infantiles (de 0 a 6 años) pero no en la primaria y otros grados escolares superiores. La enmienda de la Liga propone cambiarlo eliminando la palabra "obligatoria" por "recomendado". alegando que atenta contra la Constitución, que en su artículo 32 determina que "nadie puede ser obligado a un determinado tratam.ento sanitano s. no es por ley".

La polémica se suma a un re ciente escándalo por saludos nazis y proclamas antisemitas en tre miembros del sector juvenil del partido de Meloni.

El senador Borghi, dado el revuelo generado por la idea, ex-plicó ayer que la suya no es una propuesta "antivacunas" porque no qu.ere acabar con ellas, sino que aspira solo a abolir su obligatoriedad. Y se defendió: "Quien define esta idea mía como una locura anticientífica tiene un pequeño problema: en Europa solo nosotros y Francia tienen esa obligación El resto no y les va mejor".

La idea ha sido también acogida con frialdad por los socios del Gobierno: el portavoz de Forza Ita-ha, Maurizio Gasparri, ha llamado a "no ceder a las sugestiones anti-vacunas" porque "las vacunas son útiles" Desde los Hermanos de Italia de la premier Meloni, el ministro de Agricultura, Frances co Lollobrigida, evitó pronunciar se sobre la cuestión

El Partido Demócrata, el principal de la oposición, denunció lo que ve como un intento de "retroceso dramático en la prevención para seguir teorías anticientíficas", según la titular de la Comi-sión de Sanidad en el Senado, Yle nia Zambito. El líder de Más Europa, Riccardo Magi, destacó que esta idea además va contra los más vulnerables porque, a su pa recer, minaria la inmunidad de



olémico. El senador de la Liga italiana, Claudio Borghi. Ans/

## LLENÁ EL CHANGUITO CON 365







# TODOS LOS LUNES Y JUEVES!



# **EN TIENDAS FÍSICAS** Y COMPRAS ONLINE

CON AMBAS CREDENCIALES





¿TODAVÍA NO LA TENÉS? PEDILA AHORA ESCANEANDO EL CÓDIGO QR

\*Excluye: Electro, Carnes, Precios Cuidados, Bodegas exceptuadas. No acumulable con otras promociones ni descuentos.

#### AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |







PARA MÁS INFORMACION CONSJUTE EN WWW.365.CLARIN COM DESCLENTO VÁLIDO LOS LUNES Y JULYES DESDE EL 01/01/2023 HASTA EL 31/12/24 INCLISIVE PARA COMPRAS EN LOCALES JUMBO DISCO Y VEA DE ARGENTINA Y EN EL STID WEB LIMBO COM AR DISCO COM AR Y VEA COM, AR PARA MAYORES DE 18 AÑOS QUE AL MOMENTO DEL PROGRAMA VEA AHORRO EN EL CASO QUE SU COMPRA LA REALICEN EN JUENTO AD PRESENTEN LA TARJETA CUARÍN 365 O 365 PLLS Y SEAN SCOOS DEL PROGRAMA JUMBO MÁS EN EL CASO QUE SU COMPRA LA REALICEN EN JUENTO AD REALICEN EN JUENTO DEL 15% PARA COMPRAS PRESENCIALES Y EL 20% PARA COMPRAS A TRAVES DEL SITIO WEB IN O APLICABLE EN CAJAS DE AUTORITORIS DE HAMBRERÍA, BODIESAS CIÉVADION, TERRAZAS DEL OS ANDES, A RITURA LUTINIO, CATAR AZAPIA, LECNOLO AR ZULYALMONI LATITUDO 33. TERRAZAS DEL OS ANDES, A RITURA LUTINIO, CATAR AZAPIA, LECNOLO AR ZULYALMONI LATITUDO 33. TERRAZAS DEL OS ASCONO MENCIER, MONTEYLEO, LA POSTA, TEL MEPETER LUCA, LUIGI BOSCA, 33 SUR, EL ENEMIGO, ALAMOSSIN, BRIK Y LOS GENEROSOS. NO ACLIMILABLE CON OTRAS PROMOCIONES DESCLENTOS Y OFERISAS NO INCLIVE PRODUCTOS ACORDADOS POR EL GOBIERNO COMP EL PROGRAMA DE PRECIO. LISTOS Y ACESTES DEL CONTRADOR ADRIGAMO ADRIGAMO AND ARROLA DE PROGRAMA DE PRECIO. LISTOS Y ACESTES DEL SANDO ARROLA DE ARROLA DE PROGRAMA DE PRECIO. LISTOS Y ACESTES DEL SANDO ARROLA DE SUBBERDA DEL CON DESCRIPTOS Y OFERISAS NO INCLIVE PRODUCTOS SOLOS PROMOCIONES EN LOS SUB INTERPRENAS ON EN DESCRIPTOS ACORDADOS POR EL GOBIERNO COMO EL PROGRAMA DE DISCOLOR ADRIGAMO ARROLA DE ROGRAMA PUDIENDO ESTAR SULERO A FUTURAS MODICITACACIONES. CLARIN NO TIENE NINGUA RESPONSABILI DENDRA UN RESPONSABILI D

### **Sociedad**

Un caso que conmueve al país

# A Laudelina le habrían ofrecido una casa, un auto y una moto para decir que Loan tuvo un accidente

Lo declaró Macarena Peña, hija de la última detenida por la desaparición. La joven, que fue amenazada, desmintió ante la jueza la hipótesis del accidente que sostiene su madre.

Esteban Mikkelsen

la oferta, "Tenés que dectr que fue un accidente" fue la exigencia. Eso es, para el entorno de Macarena Peña (21), lo que escuchó su mamá, Laudelina Peña (45), sobre lo que tenía que instalar como hipótesis principal en el caso Loan Danílo Peña (5), el nene desaparecido el 13 de junio en el pueblo co-

rrentino de 9 de Julio. La esposa de Antonio Bernardi no Benítez (37) declaró el sábado 29 de junio ante la Justicia provincial, pese a que la causa ya estaba en el fuero federal, guiada por su abogado José Fernández Codazzi, que a Loan lo habían atrope, lado con su camioneta el ex marino Carlos Pérez (62) y su esposa, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava (52).

Ese mismo día, aún con un es-tricto secreto de sumario en el expediente, el gobernador Gustavo Valdés subió dos tuits en la red social X. El primero decía: "Se ha da-do un gran paso en la resolución del Caso Loan". Y el segundo agre-gaba. "Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de #Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del Caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho" Fueron los últimos dos posteos

que hizo. Desde entonces se llamó a silencio. Una irresponsabilidad absoluta, que no parece haber si-do sin intención, por supuesto.

Laudelina quedó detenida el viernes a la noche tras ser indagada durante ocho horas por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo Quedó imputada por "partici pación en sustracción y oculta miento de un menor de 10 años" y "alteración de evidencia del caso".

El sábado a la tarde la traslada-ron al Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza. Ma-carena le contó a sus allegados que este domingo, a las 5 de la mañana, **recibió un llamado telefó**nico. De acuerdo a esta versión.



Ante la jueza. Macarena Pena declaro aver y nego la hipótesis de un accidente de Loan proyocado por la camioneta de Caillava y Pérez



Prueba. Macarena en el ugar donde piantaron un botín de Loan

tenia que declarar lo mismo que su mamá y le advirtieron que si no lo hacía, podía aparecer "surci-dada" en la cárcel. Ocurrió antes de desmentir, ante la jueza, la hi-pótesis del accidente que sostie-

ne su madre Su prima Camila Núñez, otra participante del almuerzo del 13 de junio en la casa de la abuela Catalina Peña (86), en el paraje El Al-garrobal, a ocho kilómetros del pueblo, está alojada en un hotel con su hija de 10 años, con custodia de la Prefectura Naval Argenti-na. **Ha recibido amenazas de** 

muerte, al igual que Macarena. Los abogados que asesoran a la esposa de Diego "Huevo" Peña son los bonaerenses Alan Cañete y Elizabet Cutaia, ambos de Morón, de la asociación Infancia Robada, quienes fueron convocados por la ONG Lucio Dupuy También trabaia con ellos la correntina Mônica Méndez, de Goya

Los tres acompañaron a Macarena, tras su declaración ante la jueza, a la fiscalía federal conduci da por Mariano De Guzmán, para pedir que se incremente su custodia, y que esté a cargo de la Pre-fectura, en la casa donde cuida a los dos hijos de Antonio Benítez y Laudelina Peña, una nena de 14 años y un nene de 7, tras una : rie de episodios de amedrentamiento

Los chicos fueron llevados al mismo hotel en el que se encuen tra Camila. Es a media cuadra de la comisaría de 9 de Julio, donde el jefe, Walter Maciel (43), quedó detenido por encubrir el caso, por entorpecer la investigación y por plantar pruebas, como el botín de Loan, maniobra que contó con la complicidad de Laudelina y Ma

Antes de salır de la fîscalia, la

preserveder Printer and Distributed by Prints Speared
Prints Roader 2 com + 1 604 278 4604

#### CORRIENTES

#### Apareció un adolescente que faitó de su casa durante una semana

Tras la desaparición de Loan Danilo Peña (5) en Corrientes la poli-cia local informó otro caso de desaparición. Se trató de un adolescente de 15 años al que sehabía visto por última vez el sábado 29 de junio.

Según informó el diario El Litoral, su nombre es Emanuel Lisandro Leguiza González.

De acuerdo a la descripción de los investigadores, Leguiza González mide 1,71 metros y su contextura física es delgada. Tiene tez blanca, ojos marrones y su cabello es castaño oscuro. Cuando fue visto por última vez,

vestía pantalón cargo de color negro, zapatillas blancas con franjas verdes, un buzo blanco y una mochila verde militar. La denuncia fue presentada por su madre ante la Comisaria Pri-

mera de la Mujer y el Menor. Se-gún informaron fuentes policiales a Clarin, el adolescente tiene antecedentes de haberse ausentado en otras oportunidades de su casa. Desde la provincia habían solicitado colaboración para aportar datos acerca del paradero de este chico. En estos casos hay que comunicarse al 379-432913 o a la dependencia policial más cercana. También se puede llamar al 911 en la capital provincial o al 101 en el inte

Ayer por la noche, la Policia de Corrientes informó que encontró а menor de 15 años. De acuerdo al parte policial, fue hallado sano y salvo en la Capital provincial. Las autoridades judiciales investigan los motivos de la ausencia del adolescente de su casa.

abogada Méndez lanzó **una sor**prendente y a la vez temeraria e irresponsable-frase: "Estamos detrás de Loan Estamos a punto de encontrarlo".

Ante la sorpresa de los percodistas, fue por más: "Asi lo dije. Ýa lo van a ir viendo". Y sostuvo que Macarena "aportó datos" como para hallarlo, bajo la sospecha de que fue entregado a una red de trata, "Esto es pesado, es grande, hay mucho para mvestigar", am-

La causa tiene siete detenidos. Además de Maciel, están aloiados en cárceles federales tres parejas: Benítez-Peña, Pérez-Caillava y Daniel "Fierrito" Ramírez (49) y Mónica Millapi (35), otros protagonistas de la comida, a la que Loan fue, a caballo, con su papá José (56), aquel 13 de junio, donde recorrió casi 10 kılómetros en poco más de dos horas.

# Intentan determinar las causas del encubrimiento

El comisario Walter Maciel coordinó una burda maniobra que entorpeció la búsqueda del nene. En ella hay más participantes. Algunos son policías de la comisaría de 9 de Julio que falsificaron horarios en el libro de guardia.

Esteban Mikkelsen emikkelsen@clarin.com

#### Virginia Messi

vmessi@clann.com

Un pequeño botín de fútbol 5 enterrado en el barro. Un botín del pie izquierdo de Loan Danilo Peña (5) encontrado en el medio de la nada. Este hallazgo -el 14 de junío, cuando recién arrancaba la búsqueda del nene- sirvió para desviar la investigación, apunta-lando la hipótesis de que estaba perdido en el monte. Pero todo cambió y se convirtió en la llave que podría destrabar el caso. No sólo porque la tía de Loan,

Laudelina Peña (45), reconoció haberlo plantado en complicidad con el comisario Walter Maciel (43) y por orden de la funcionaria municipal Maria Victoria Caillava (52), hoy todos presos

También porque del análisis de los celulares secuestrados por la Justicia Federal, de escuchas telefónicas ordenadas post desaparición y de los testimonios tomados por la Policía Federal (con autorización de la jueza Cristina Pozzer Penzo), se desprende un gran aparato de encu-

Encubrimiento de qué (trata, ritual, accidente, abuso sexual) aun no está claro, pero implicaría des-de algunos integrantes de la familia del nene, con Laudelina a la cabezay hasta miembros de la comisaría de 9 de Julio, en Corc.entes más allá de Maciel o, mejor dicho,

Aquí la historia implica a dos po licías correntinos que están caminando por la cuerda floja. Por un lado, el oficial **Eduardo** 

Rafael Torres (31), mano derecha de Maciel y quien aparece como "secretario de actuaciones" en el sumario por la desaparición de Loan. Por lo pronto, fue citado como testigo porque dijo en el sumario policial que Maciel había obligado a su compañero, Orlando Ezequiel Cáceres (38), a adulterar el libro de guardia.

Cáceres-que era jefe de guardia de la seccional-confirmó esto por lo que el sábado fue llevado al Ĵuz-



Marcha, Ayer familiares y amigos de la familia se manifestaron por la aparición de Loan, FERNANDO DE LA ORDEN

gado Federal de Goya, donde declaró durante varias horas.

Lo que dijo este oficial es que el 14 de junio (al día siguiente de la desaparición) el comisario lo obligó a cambiar la hora en la que la Policía había llegado al lugar el día Por una razón aun misterrosa. le ordenó poner un horario distinto del real, unos minutos mas tarde del verdadero.

En e. libro, y con fecha 13 de ju-nio, de manera sospechosa, hizo constar que a las 14.35 (minutos después de la desaparición de Loan) el comisario fue llevado a su domicilio particular. Además agregó que el libro se hizo el día 14.

Pese a que en la seccional dije-ron que habían sido notificados del caso a las 15.48, Maciel le ordenó colocar las 16.15.

El viernes, cuando detuvieron a Laudelina, volvieron a allanar la comisaria, donde se desempeñan 39 agentes. El libro de guardia ya habia sido secuestrado

Además, se comprobó otro da to llamativo: el allanamiento a la casa donde vivía Maciel fue hecho por el oficial Torres: su segundo.

Los celulares de estos policías están secuestrados en la fiscalía federal a cargo de Mariano De Guzmán, por lo que se solicitará su traslado a Buenos Aires para analizarlos con el Universal Forensic Extraction Device (UFED), el nombre del programa de la compañía israelí Cellebrite para extraer información de teléfonos móviles bajo órdenes judiciales. En sede de la Pol.cía Federal de

Goya también **declararon otros** dos agentes de la comisaría. Los investigadores creen que el pacto de silencio podría romperse en cualquier momento En cuanto a la familia, una de las

puntadas ahora es Macarena Pe ña (21), hija de Laudelina, quien la acompañó a Corrientes el sábado 29 de junio a hacer su polémica declaración sobre el "accidente" en la Justicia ordinaria de Cormentes.

Los detectives de la Federal aseguran tener pruebas de que Macarena estaba con ella cuando se plantó el botín. De hecho, rescataron del celular de Laudelina varias fotos en la que se la ve buscando en el barro. Ûna imagen en la que se ve a Macarena buscando en el lodo fue subida al Facebook de la tía de Loan y después borrada. Pe ro se pudo rescatar

Un dato que está en investigación es que las coordenadas donde se dijo que apareció el botín (que fue plantado) no coinciden con las fotos (sus metadatos muestran otra latitudy longitud). Y aun más misteriosas son las figuras de dos personas más no identificadas.

Los investigadores suman otro indicio: del teléfono Samsung de la hija de 14 años de Laudelina y Bernardino Antonio Benitez (37), también preso, surge un chat en tre ella y su tía Camila en el que dicen que el botín lo encontraron juntas Macarena y Laudelina La adolescente será llamada co-

mo testigo y declarará en Cámara Gesell en la fiscalia. La chica tiene un hermano de 10 años además de Macarena, quien los cuida ahora ya que su mamá está detenida en la cárcel de mujeres de Ezeiza, acusada de "participación en sus tracción y ocultamiento de un menor de 10 años" y "alteración de evīdencia del caso".■

CLARIN LUNES 8 DE JUJIO DE 2024 Sociedad

# Ley Conan: el 80% de los argentinos tiene una mascota

El país encabeza un ranking mundial. Sólo a nivel local es un mercado que mueve más de 1.500 millones de dólares al año en alimentos y accesorios.

En los últimos años creció mucho la cultura "pet friendly" y es cada vez más común que los negocios dejen entrar a clientes con sus mascotas. Bares y restaurantes ofrecen agua a los perros y en el Barrio Chr no de Buenos Aires se inauguró el primer cat coffee del país

Según una encuesta realizada por la consultora Kantar, Argentina es el país con mayor cantidad de mascotas por habitante en el mundo. Mientras la media global es 56%, aquí trepa al 80%. Luego se ubican México. Rusia v Estados Unidos. La información sorprende y genera interrogantes: ¿Hay más perros o más gatos? ¿Por qué tenemos un vinculo tan especial con nuestros amigos de cuatro patas? ¿Qué tan grande es el mercado de mascotas?

Además, el diputado bullrichista

Damián Arabia presentó un proyecto, que comenzó a ser discutido en comisión, conocido popular-mente como "Ley Conan" - un guiño por el nombre del perro de Javier Milei- y propone una pena de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 5 a 20 veces el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para quien maltrate a un animal. También establece que el Día del Animal pasará a ser una jornada de reflexión en las escuelas del país.

/Perro supera a gato? En Argentina, sí. El gobierno porteño estima que en la Ciudad hay alrededor de



Preferencia. Aunque la mayoria de los encuestados afirma tener un perro, la tenencia de gatos crece

#### En la Ciudad hay más mascotas que niños menores de 14 años.

500.000 perros y unos 370.000 gatos. En cuanto a género, las perso-nas dueñas de gatos son 58% mu јегеs у 47% varones.

Llama la atención, y se desprende del último censo nacional, que en la Ciudad haya más animales que niños menores de 14 años. Del grupo de encuestados, **80% dice te** ner perro v 53% gato. La diferencia es amplia, pero la tenencia de fel: nos va en aumento en los últimos años. Dos factores explican esto:

Por un lado, las personas viven en lugares cada vez más reducidos y los gatos son ideales por su tamano. Y los gatos tienen fama de ser menos demandantes, sólo requie-

en agua, comida y piedritas. Damián Novaró, CEO y cofunda

dor de Puppis-primera cadena de tiendas especializadas en productos y servicios para mascotas en el asegura que en los hogares de la Ciudad predominan los perros de tamaño chico

"El mercado de mascotas es grande, como el de farmacias y super-mercados apunta Novaró . Mueve 200.000 millones de dólares a nivel global y crece a un ritmo del 5% anual. En nuestro país representa un volumen económico cercano a

los 1.500 millones de dólares y, des de la pandemía, crece mucho la venta por e-commerce

El alimento es el producto más vendido en las tiendas de masco-tas. Según la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal. nuestro país produce I millón de toneladas por año y ocupa el pues to 14° en la industria en el mundo

Los accesorios muestran un cre cimiento marcado. Algunos son: cuchas, ropa, correas, juguetes y el chip que permite ubicar al animal.

El crecimiento de la adopción de mascotas se consolidó en los últimos años. Según datos de la encuesta de Kantar, más del 60% de las personas elige esta forma como ngreso del animal al hogar.

Desde la psicología, el contacto

con los animales suele tener un efecto calmante. ¿Por qué los argentinos y argentinas tenemos una conexión tan especial con los animales? Para psicóloga y escritora María Fernanda Rivas "los argentinos somos muy afectuosos y damos mucha importancia a la amistad, a la familia, a los lazos en gene ral. Y solemos considerar a los animales como parte de la familia"

Rivas afirma que "adontar, en vez de comprar es un valor importante para transmitir a los mños.".

. Sobre los beneficios de convivir con mascotas, la psicóloga destaca que su presencia puede ayudar a los niños a transitar vivencias: Conflictos familiares, problemas en el colegio, ternor a dormir solos. la llegada de un hermano, separa ción de los padres... Es habitual, por ejemplo, que al pedirle a los chicos que dibujen a su familia, incluyan a las mascotas". Y agrega: "La presencia de animales mitiga la sensación de aislamiento en las personas que viven solas" ■

Federico Dutto, Camila O'Donnell, Santiago Maestri y Karina Varas Sares (Maestria Clarin/San Andrés)

### Una prepaga sube su cuota poco más que la inflación de mayo

Pablo Sigal nsigal@clarin.com

El ex director ejecutivo del PAMI y doctor en medicina Carlos Regazzoni tuiteó hace unos días que "las prepagas están perdiendo del 8 al 10% de sus afilhados hasta el momento. Y va a empeorar", algo que atribuyó a "medidas desde un principio inadecuadas", en alusión a la política libertaria para el rubro.

Como sea, esa sangría, de tal calibre o algo menor según lo que admiten las empresas, probablemente haya empezado a ser **un ordena** dor de precios.

Como ocurrió el mes pasado-en

la víspera del relanzamiento de los precios liberados tras el intento fallido de enero-, Medicus volvió a hacer punta en el anuncio de la suba, esta vez para las facturas que vencerán en agosto. El índice está muy por debajo del ajuste anterior, aunque algo por encima del último valor de inflación conocido El aumento de agosto será del

4,96 % mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo -en una semana se conocerá el de junio- fue del 4,4%. La cifra es bastante inferior al 8.075 % de aumento que Medicus había aplicado en julio, cuando el dato de infla ción vigente entonces era el de abril. del 8.8 %.

En julio reinó una burocracia ambigua, por la que para algunas empresas la inflación de referencia fue la de abril-enviaron las cartas a los afiliados antes de conocer se el IPC posterior- y para otras, la de mayo. Es posible que esa lógica se repita, ya que cada prepaga pue de informar su aumento cuando lo considere, pero debe ser **30 días an**tes de la fecha de facturación. En su comunicación a los afilia-

dos, fechada e. último viernes, Medicus insiste en un concepto reiterado con frecuencia desde el sector: "Queremos comunicarle que continuamos haciendo los mayo res esfuerzos para atenuar los efec tos de la inflación sobre el poder adquisitivo de nuestros asociados, aun considerando que la inflación de la salud es, en todos los países

del mundo, superior a la estándar" Y agrega: "...con la intención de mantener la más alta calidad mé-dica e innovación tecnológica, así como también continuar la mejora en los valores prestacionales para profesionales e instituciones, el costo de su plan médico de agosto se ajustará un 4,96 %".

Los precios de la medicina privada parecen **empezar a acomodar-**se tras la puja con la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que terminó con una tregua judi cial, El titular de la SSS, Manuel Onolo, posteó la última semana en la red $\hat{X}$ : "Terminamos con los controles de precios que eran la principal distorsión del mercado de empresas de medicina prepaga. Ahora, las entidades compiten li-bremente lo que genera más y mejor oferta" Oriolo agregó: "Defendimos a la clase media ante los aumentos abusivos y la cartelización. Exigimos que devuelvan lo cobrado de más. Hoy la mayoría de los au-mentos están por debajo del IPC".

Hay un detalle que se desprende del anuncio de Medicus, se conso-.ıda -por segundo mes consecuti-vo- la pérdida de los afiliados en el esquema de devolución en 12 cuotas del dinero cobrado por encima de la inflación entre enero y mayo, debido a la tasa de ajuste anclada en el índice de plazo fijos del Banco Nación, que es del 2,5 % mensual.

¿El escenario se reparó, como se ñala Oriolo, o el daño crece, como dice Regazzoni? Es probable que la clave no sea blanco o negro y se acerque a a.go intermedio, que es lo que postula el sanitarista Rubén Torres que señala que si la salud pública brindara un servicio más seductor que expulsivo, la polémi-ca por la suba de las prepagas no habría tenido importancia.

pressreader PROYED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PRESSREADER PRESSREADER OF APPLICATION AND ADMINISTRATION OF APPLICATION AND ADMINISTRATION AND

## Pese al fin de semana frío, una multitud disfrutó de la feria Caminos y Sabores

La edición 2024 del tradicional evento gastronómico se lleva a cabo hasta mañana, de 12 a 20, en La Rural.

El público eligió este fin de semana El Gran Mercado Argentino, que abrió sus puertas el sábado y estará hasta mañana, desde las 12 hasta las 20, en La Rural, para conocer y comprar los productos que repre-sentan la diversidad de la gastronomía federal Caminos y Sabores edición BNA superó todas las expectativas, al duplicar la cantidad de visitantes respecto al primer día del año anterior.

Con la presencia de más de 450 productores de todo el país, El Gran Mercado Argentino es el **lugar** ideal para encontrar los más variados, innovadores y deliciosos productos que representan la riqueza productiva de todas las regiones de Argentina. Desde verba mate v blends de tés, hasta quesos, embu-

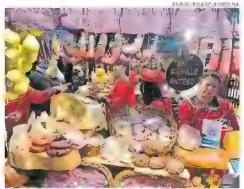

tidos, frutos secos, ajo negro, aceites, chocolates especiados y bebidas con y sin alcohol, son algunas de las categorías que integran los nueve Caminos temáticos: Federal, de los Dulces, de las Picadas, de los Frutos de la Tierra, de las Infusiones, de los Aceites y Aderezos, de las Bebidas, del Turismo y la Tradición, y de Tu Cocina.

Cada stand ofrece combos y packs, precios especiales, promociones y descuentos. Los clientes de Banco Nación cuentan con un 15 por ciento de descuento sin tope en compra de entradas (online y presencial) y 30 por ciento de des-cuento y hasta tres cuotas sin interés con tope de reintegro de 10 mil pesos por compra de productos en stands adheridos a la promo.

Entre otras propuestas, el obje tivo de Sublime Té es "que la gente conozca más el té argentino", dice su creadora, Mirna Flores. Si bien es la quinta vez que participa en la feria en el Camino de la Infusiones reconoce que durante el fin de semana "se superó mucho en materia de venta, en relación a años anteriores", va que sólo durante el día ve<mark>ndió 500 cajas de té en hebras, en</mark> sus distintos sabores cítricos, en especias y tradicionales.

Desde San Bernardo, Cintia Taboada sorprende a los visitantes con sus exóticas propuestas. El fin de semana se agotó el chocolate de

hongos y ann se consiguen las ya riedades con langostino, con sal de mar, con pimientas, merken, remoacha, kale y bombón de hsa ahumada. "No dejo nada al azar, ni en la estética ni en el sabor", asegura la chocolatera profesional, para quien "la idea es crear una expe-riencia con el chocolate" Su stand está en el espacio de la Provincia

## Hay 450 productores de todo el país en 9 caminos temáticos.

de Buenos Aires "Bueno, Bonito y Bonaerense', en el Camino Federal. El emprendimiento de panıficados de masa madre Maza se presenta por primera vez en esta edición en el Camino Frutos de la Tierray ofrece productos para consumir en el lugar. "El fin de semana nos fue genial, vino mucha gente a preguntarnos, conocer los productos y comprar°, cuenta Federico Ricchetti, que colgó el cartelito de "sold out" para sus pizzas, fainá y chipá. Pero cada jornada repone su productos. Los fanáticos de los churros encuentran los rellenos de dulce de leche o con roquefort de Churros El Topo. No hay que distraerse porque se acaban rápido. El sábado, primera jornada de la feria, vendieron 200 unidades.



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

FEDÎ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 |

BENEFICIOS VÁLIDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 3.1/01/2025 BENEFICIO VÁLIDO TODOS LOS DÍAS, PARA SOCIOS 365 Y 365 PLUS. PARA ACCEDER A ESTE BENEFICIO DEBERÁS COMUNICARTE AL SIGUIENTE NUMERO VÍA WHATSA.
PP 54(L1) 5/83 3500, DONDE TE ATENDERA UN ASE SUR Y VALIDARA TU CONDICIÓN DE SOCIO NO SE SUPERPONE CON OTROS BENEFICIOS O PROMOCIONES EN LOS QUE INTERVENSA OTRA MARCA O PROGRAMA, PLO ENDO ESTAR SULETO.
A FILTURAS MODERCACIONES, DEBERÁS INFORMAR E. JSO DEL BENEFICIO ANTES DE SOLICITAR. A FACTURA O SERVICIO CLARÍN NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A. OS PRODUCTOS QUE SE ADQUERAN, SIENDO FI
COMERO O EL JUÍNCO RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A. OS PRODUCTOS QUE SE ADQUERAN, SIENDO FI
COMERO O EL JUÍNCO RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A. OS PRODUCTOS QUE SE ADQUERAN, SIENDO FI
COMERO O EL JUÍNCO RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A. OS PRODUCTOS QUE SE ADQUERAN, SIENDO FI
COMERO O EL JUÍNCO RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A. OS PRODUCTOS QUE SE ADQUERAN, SIENDO FI
COMERO O EL JUÍNCO RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A. OS PRODUCTOS QUE SE ADQUERAN, SIENDO FI
COMERO O EL JUÍNCO RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A. OS PRODUCTOS QUE SE ADQUERAN, SIENDO FI
COMERO O EL JUÍNCO RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A. OS PRODUCTOS QUE SE ADQUERAN, SIENDO FI
COMERO O EL JUÍNCO RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A. OS PRODUCTOS QUE SE ADQUERAN, SIENDO FI
COMERO O EL JUÍNCO RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A. OS PRODUCTOS QUE SE ADQUERAN, SIENDO FI
COMERO O EL JUÍNCO RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A. OS PRODUCTOS QUE SE ADQUERAN, SIENDO FI
COMERO O EL JUÍNCO RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A. OS PRODUCTOS QUE SE ADQUERAN, SIENDO FI
COMERO O EL JUÍNCO RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A. OS PRODUCTOS QUE SE ADQUERAN, SIENDO FI
COMERO O EL JUÍNCO RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A. OS PRODUCTOS QUE SE ADQUERAN.

CLARIN LUNES 8 DE JUJIO DE 2024 Sociedad



Natural y sin aditivos. Los especialistas recomiendan consumir frutas, cereales integrales, verduras y grasas insaturadas, s

Un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard muestra una relación entre la dieta de mediana edad y la vejez.

## Buena alimentación a los 40, la clave para una vida sana a los 70

Para empezar a cuidarse nunca es tarde, pero cuanto antes arran ques mejor Esa **conclusión** se des prende de un trabajo de investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), que sugiere que las personas que se alimentan bien en la mediana edad tienen más probabilidades de lograr un envejecimiento saludable. Se trata de resultados preliminares de un trabajo presentado en Nutrition 2024, la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Nutrición, realizada esta semana en Chicago

Basado en datos de más de 100 mil personas seguidas durante treinta años, el estudio reveló que quienes siguieron una dieta saludable de los 40 años en adelante te nían de 43 a 84 por ciento más de probabilidades de llegar bien fisi-ca y mentalmente a los 70 años, en comparación con los que no lo hi cieron. Solo uno de cada diez participantes llegó a esa edad -y mássin enfermedades v en buen estado físico, cognitivo y mental.

"Las personas que siguieron hábitos alimentarios saludables en la mediana edad, especialmente aquellos ricos en frutas, verduras, cereales integrales y grasas saluda bles, tenían significativamente más probabilidades de lograr un enve, ecimiento saludable. Esto sugiere que lo que comemos en la mediana edad puede desempeñar un papel importante en el envejectmiento", afirmó Anne-Julie Tessier investigadora postdoctoral en la Es cuela de Salud Pública de Harvard

La alimentación es un factor clave en la salud, para bien o para mal. Una mala alimentación incrementa el riesgo de sufrir enferme dades crónicas no transmisibles como cardiovasculares, diabetes y cáncer. Eso influye no solo en la calidad sino también en la esperanza de vida. En cambio, una dieta saludable ejerce un rol protector y preventivo y se asocia a las proba bilidades de vivir más y mejor.

En cuanto a alimentos específicos, los investigadores encontra ron que una mayor ingesta de fru tas, verduras, cereales integrales, grasas insaturadas, frutos secos, le gumbres y productos lácteos bajos en grasa se asocia con más probabilidades de envejecímiento saludable, mientras que una mayor ingesta de grasas f*rans*, sodio, carnes totales, carnes rojas y procesadas se asociaba con menos chances.

## Una dieta inadecuada aumenta el riesgo de sufrir enfermedades.

Si bien muchos estudios previos demostraron que una dieta saludable ayuda a prevenir enferme dades crónicas, la nueva investigación es única acerca del enveiecimiento saludable, definido como ausencia de enfermedades y capacidad de vivir de forma autónoma disfrutando de una buena calidad de vida a medida que envejecemos. "El estudio aporta **evidencia** de

que las recomendaciones dietéticas deben tener en cuenta la prevención de enfermedades y la pro-moción del envejecimiento saludable como **objetivo a largo plazo**", dijo Tessier. Los investigadores analizaron a más de 106 mil perso-nas de 39 años o más desde 1986 Los participantes no sufrían enfermedades crónicas al micio del estudio e informaban sobre su dieta mediante cuestionarios cada cuatro años. En 2016, casi la mitad de ellos había fallecido. Los investigadores compararon las tasas de envejecimiento saludable entre personas en los quintiles más altos y más bajos, en cuanto a la adherencia a ocho patrones dietéticos, que, según los científicos, se asocian a beneficios para la salud.

La correlación más fuerte se observó con e. Índice de Alimentación Saludable Alternativa (AHEI, por sus siglas en inglés), elaborado por investigadores de la Escuela de Salud Pública Harvard. Los participantes que más adherían a sus recomendaciones tenían un 84% más de probabilidades de envejecer bien que los que menos se apegaban a ellos.

La AHEI recomienda-

- Cuantas más verduras -y más variadas-mejor. Las papas y las papas fritas no cuentan.
- Comé mucha fruta de todos los
- Util.zá aceites y grasas saludables (como el de oliva y el de canola) para cocinar, en la ensalada y en la mesa. Limitá la manteca. Evitá las grasas trans.
- •Tomá agua, té o café (con poco o nada de azúcar).
- ·Limitá el consumo de lácteos (una o dos porciones por día) y de jugos (uno por día).
- Evitá las bebidas azucaradas
- Comé cereales integrales variados (como pan integral, pasta integral y arroz integral).
- ·Limitá los cereales refinados (como el arroz blanco y el pan blanco).
- Elegi pescado, aves, legumbres y
- Limitá la carne roja y el gueso; evitá el los embutidos y otras carnes procesadas

Mantenete activo.

También se vieron asociaciones fuertes con las dieta para la diabetes, de salud planetaria elaborada por Comisión EAT-Lancet, mediterránea, DASH y MIND. Tessier destacó la **asoclación** observada entre la dieta planetaria-amigable con el ambiente- y el envejecimiento saludable Esta dieta se basa en el informe de la Comisión EAT Lancet que enfatiza las frutas, verduras, cereales integra les, proteínas vegetales y grasas sa .udables de fuentes sostenibles. El hecho de que surgiera como uno de los principales patrones dietéticos asociados con el envejecimiento sa-ludable respalda que podemos comer una dieta que beneficia a nues tra salud y al planeta", subrayó.

Investigaciones anteriores ya habian hallado vinculos entre obtener puntuaciones más altas en la adhesión a patrones dietéticos saludables y un menor nesgo de en-fermedades crónicas. Un estudio publicado en *Journal of Nutrition* halló que las personas que más ad herían a la AHEI tenían un rlesgo un 19 por ciento menor de enfermedades crónicas (cardíacas y dia-betes), en comparación con las personas con puntuaciones bajas. Otro trabajo halló que tenían un riesgo un 25 por ciento menor de morir por cualquier causa.

Un artículo publicado en la misma revista por investigadores de Harvard concluyó que la dieta me-diterránea puede reducir el nesgo de fragilidad, que ocurre en 10-15 por ciento de los adultos mayores. Se caracteriza por debilidad, pérdi-da de peso y baja actividad asociada a resultados adversos para la salud. Otros estudios recientes confirmaron las bondades de seguir un pa trón a limentario de esti o medite rráneo a edades avanzadas



OFERTA VÁL DA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 08/07/2024 AL 14/07/2024 Ó HASTA AGOTAR STOCK DE 15.500 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO REVISTA + GUÍA ESCOLAR + TRES CUBILETES + TRES CUBOS DE GOMA ESPUMA A \$2.000. RECARGO POR ENVIO AL INTERIOR \$300. (\*) ORIGEN ARGENTINA ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT. 30-50012415-2 PIEDRAS 1743, C.A.B. A

CLARIN LUNES 8 DE JULIO DE 2024 Sociedad



vista general de El Calafate y su calle principal, Avenida Libertador, refleja las consecuencias de las Intensas nevadas registradas esta temporada en la Patagonia

## Frío polar: hallan muerto al sobrino de un ex gobernador

Luis Franulic Cepernic apareció congelado en la ruta 9, cerca de El Calafate. Era familiar de Jorge Cepernic, mandatario de Santa Cruz entre 1973 y 1974.

Un familiar de un ex gobernador de Santa Cruz fue encontrado congelado y muerto sobre la ruta 9, a pocos kilómetros de El Calafate. Luis Alberto Franulic Cepernic, de 80 años, había iniciado un viaje hacia una estancia cercana el miércoles, pero nunca llegó. Las autoridades tomaron conocimiento de su desaparición recién el viernes, cuando fue emitido el alerta y, horas después, fue encontrado con-gelado al costado del camino.

El hallazgo del cadáver se produ-jo el sábado. El hombre había partido el miércoles rumbo a la estan cia La Rosita, pero la acumulación de nieve hizo que las rutas lucieran casi intransitables. Según informaron medios locales, la victi ma era sobrino de Jorge Cepernic, elegido para ejercer el máximo car-go provincial en 1973.

Una comisión de la División Operaciones Rurales de El Calafate se dirigió al lugar para iniciar la búsqueda, luego de que su hijo denunciara que "no tenía información sobre su padre" Según informó el diario de Río Gallegos *La Opinión* 

Austral, los efectivos encontraron el cuerpo congelado a unos 65 ki-lómetros de El Calafate. También fue ha.lada, unos 15 kilómetros más adelante, la camioneta Ford Ranger del hombre muerto, totalmente vacía y encajada en la nieve.

Según confirmó el medio local, la Unidad de Traslados Especiales del Cuerpo Médico Forense proce-dió a levantar el cuerpo y trasladarlo hacia la villa turística mundialmente famosa por su proximidad con el glaciar Perito Moreno (a 80 kilómetros hacia el ceste), donde se rea izará la autopsia correspon diente, dispuesta por el juez del

Juzgado de Instrucción N°1. "Nadie nos había informado de la desaparición de Franulic Ceper nıc. Nos enteramos un par de días después y eso nos impidió que lo encontráramos con vida. Al señor se le quedó encajada la camioneta en la nieve y trató de buscar ayuda a ple: se quedó en el camino", ex-plicó Sandra Gordillo, subsecretaria de Defensa Civil de Santa Cruz

En charla con el canal TN, la funcionaria provincial advirtió que hay mucha nieve acumulada y que la gente "trate de extremar las me-didas de seguridad" porque **la ola** polar va a continuar "Rescatistas de Defensa Civil están yendo hacia unas cabañas, en las afueras de la ciudad, a rescatar a cuatro personas que quedaron varadas. El lugar se quedó sin calefacción. El rescate será con el helicóptero porque las rutas están intrans.tables y no se puede llegar por tierra", informó.

## La ola de bajas temperaturas extremas afecta casi todo el país.

La trágica noticia de Santa Cruz se registra en medio de una fuerte ola polar que invade casi todo el territorio de la Argentina, con **aler**tas de diferentes graduaciones para 18 provincias y la ciudad de Bue-nos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió con alerta roja el pronóstico de frío extremo para gran parte de Santa Cruz

Hay un alerta naranja emitido para la zona del AMBA y varias lo-calidades de la provincia de Buenos Aires. Para el resto del territo-rio bonaerense está vigente el aler ta amarillo. Otras dos provincias están advertidas con alerta naranja: Córdoba y San Luis. Las únicas provincias que no tienen alerta por frío extremo son Formosa, Misio-nes, Santiago del Estero y Chaco.

El clima frío se extenderá en los próximos días y las autoridades piden reforzar los recaudos para no correr mayores riesgos. El Ministerio de Salud de la Nación reco-mienda evitar exponersemucho tiempo al frio al aire libre, abrigar-se con muchas capas de ropa liviana, generar más calor corporal me-diante el movimiento, mantener la casa calefaccionada de forma segura, evitar cambios bruscos de temperatura -pueden provocar enfer-medades del sistema respiratorio, tomar mucho líquido evitando el consumo de alcohol, no automedicarsee y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

## EN LA CIUDAD

Aumentan la asistencia a personas que viven en situación de calle

Por las desfavorables condiciones climáticas, el Gobierno de la Cludad decidió intensificar los operativos que lleva adelante la Red de Asistencia, en especial en la franja de las 19 hasta las 3 de la madrugada. Ante el alerta por el frio aumentó 120 por ciento la ci-fra de equipos municipales que recorren las calles. En los últimos cuatro días, 250 personas que sobrevivian en situación de calle aceptaron procurar refugio en los Centros de Inclusión Social

De acuerdo a la información brindada por las autoridades por-teñas, con más de 600 empleados y unos 60 móviles afectados a esta campaña preventiva, cada noche se despilega el Protocolo in-vernal. A través de la línea telefónica 108 y del número de Whatsapp 11-50500147, los veci-nos tienen la posibildad de solicitar atención para personas carencladas que se encuentran a la intemperie a toda hora.

En cuanto a la distribución de recursos ante la situación de emergencia social se resolvió incrementar en un 80 por ciento la cantidad de raciones de comida que distribuyen los equipos, junto a la entrega de frazadas y otros insumos, como guantes, gorros y remeras térmicas.

preservader Priss Radde Lore +1 604 278 4604

## Cayó una empleada doméstica por el hurto de dinero y joyas

Rosa había sido denunciada por una de sus empleadoras, de 83 años. Al allanar su departamento de la Villa 31, en Retiro, la Policía recuperó todo lo que se habría llevado.

Una empleada doméstica que vive en el barrio porteño de Retiro fue detenida por agentes de Policía de la Ciudad, después de haber sido denunciada por una de sus em pleadoras por robo. Cuando le allanaron el departamento, ubicado en la Vil.a 31, los policías encontraron perfumes importados, joyas y otros elementos de valor Además tenía en su poder dinero en efectivo. 80 mil pesos -que ocultaba entre su rona- y poco menos de 300 mil pesos, que había juntado en su casa.

La investigación se mició luego de que una mujer de 83 años presentara su denuncia en la Comisaría Vecinal 14C. La supuesta vícti-ma de robo informó a a la Policía que en su vivienda, ubicada en el barrio de Belgrano, se había encontrado con un **importante faltante** de dinero, jovas y perfumes. Y untó directamente contra Rosa, su empleada doméstica.

Después de recabar datos relacionados con el hecho, agentes po-liciales se dirigieron hacia el Barno 31, donde reside la mujer nacida en Paraguay, de 49 años-, que se dedicaba a actividades domésticas en distintas casas de familia. Allí fue sorprendida y arrestada.

## Rosa, la mujer acusada, tiene 49 años y es oriunda de Paraguay.

Una oficial de la Policía la requisó al llegar. Y entre sus ropas, le encontraron escondidos 80 mil pesos en efectivo, que-según se comprobó luego- eran de la mujer que había hecho la denuncia. Pero el hallazgo no quedó ahí.

Al allanarle la casa, los investigadores encontraron varios perfumes importados por un valor de cası un millón y medio de pesos, un colchón valuado en 300 mil pesos, joyas, un reloj y otros elementos, que también habían sido denunciados como robados. También se encontraron poco menos de 300 mil pesos en efectivo en el interior del departamento.

En la causa intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 24, a cargo de Alfre do Godoy, quien, ante la Secretaria N° 131 de Lus Marcelo Herrero, dis puso la detención de la mujer acu sada por el robo. Se labraron actuaciones, baio la carátula de "hurto".

A comienzos de junto, la Villa 31 había sido noticia por la resolución de otro hecho delictivo, cuando la Policía recuperó un bulldog francés que había sido robado en Alma



gro y vendido en eza zona de Retiro por 50 mil pesos. El perro fue llevado por desconocidos, después de que su dueña lo dejara atado en la puerta de una farmacia, en Avenida Rivadavia y Meza. Personal de la Comisaría 5A de la Policía de la Ciudad acudió al lugar tras recibir la denuncia. El episodio se volvió viral, a partir de la difusión de un video, que muestra la acción de dos delincuentes al ver al anima.

## Detienen a 2 mujeres por el robo de carteras de lujo en Recoleta

De la boutique Boycapel Vintage de Recoleta, especializada en la ven ta de artículos de lujo, faltaron tres carteras Gucci valuadas en 14 mil dólares. La dueña del negocio, ubi-cado en Montevideo al 1700, sabía que los productos que comercializa **no son convencionales** sino que se trata de ediciones limitadas o de muy baja circulación en el país. Por eso tenía la corazonada de que, tarde o temprano, los iba a encontrar.

Por esa razón decidió no hacer la denuncia y se embarcó en una búsqueda a través de sitios de venta online. La vendedora no tardó mucho en encontrar las tres carteras Gueci que le habían robado en Mar ketplace, la plataforma de compra y venta online de Meta (Facebook). Ella misma se encargó de acordar una **supuesta compra** para poder recuperrar sus artículos

Para asegurar la **emboscada**, la víctima del robo avisó a autorida des del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de lo que estaba suce-



Bien preciado. Las carteras robadas están va uadas en 14 m dolares

diendo. La Policía organizó el ope rativo de "compra controlada", con el propósito de que la dueña de la boutique pudiera recuperar la mer-cadería que le habían robado.

El hecho ocurrió en un bar de Ar-menia al 1.700, en Palermo. En una mesa estaba la víctima esperando a las dos vendedoras, que eran, presuntamente, las mismas mujeres qu<mark>e</mark> se habían llevado los bolsos de su local bajo la modalidad de "mecheras". En otra mesa estaban atentos el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kra-

vetz, y otro funcionario Las dos mujeres que tenían las carteras entraron al local, saluda-ron a la víctuna del robo con un beso y comenzaron a mostrarles los productos. En ese momento, Kravetz dio la orden, se levantó de la mesa y más policías encubiertos

ingresaron al local. Inmediatamente, los agentes se identificaron como policías y se lle-varon a las dos sospechosas a un espacio apartado del negocio. Las dos mujeres, de 27 y 40 años y nacionalidad chilena, quedaron detenidas. Al lugar llegaron oficiales de la División Investigaciones Es-peciales y de la División Investigaciones Comunales N°14 (DIC14) de

la Policía de la Ciudad.

Afuera, los oficiales requisaron ante testigos el auto Chevrolet Sonic en e. que habían viajado las dos mujeres y que manejaba un hombre argentino de 43 años.

Debajo del asiento del acompaňante, los policias **encontraron un revólver** Taurus calibre .380 con tres municiones en el tambor, por lo cual **el conductor del vehículo** también fue detenido. Las dos mueres quedaron imputadas por hur to, por lo cual están a disposición del Juzgado Nacional en lo Crimi-

nal y Correccional N° 24. Por otro lado, la Unidad de Flagrancias Norte dispuso la deten-ción del imputado, el secuestro del arma para su posterior pericia y también la incautación del Chevrolet Sonic negro en el que habían lle-gado al encuentro las tres personas

que terminaron detenidas. Marketplace, la plataforma de avisos clasificados de Facebook, es-tá habilitada desde 2016 y tuvo un gran crecimiento a partir de 2020, como consecuencia del aislamiento obligatorio por la pandemía de Covid. En los últimos años se multiplicaron las denuncias de usua rios por la falta de control de segu ridad que presenta el sitio.

preserveder Preservation instruments by Press Reader Loom +1 664 -278 -6604

## Cine

## **Charlotte Rampling**

## Eterno resplandor de una leyenda sin sosiego

A los 78 años, la icónica actriz de "Portero de noche" no para de trabajar: tras brillar en "Duna", acaba de estrenar "La matriarca" y dice que podría seguir actuando hasta la muerte.



Ruth. Su personaje en "La matriarca", actualmente en cartel en las salas argentinas, es una fotógrafa alcohólica que entabla una relación tardía con su nieto.



harlotte Rampling podrá ser una de las pocas estrellas del cine mundial contemporáneo que pasó los 78 años, pero es ella la que atiende por su celular el llamado desde la Argentína. O sea que sí, tengo agendado en el mío el celular de la actriz de Portero de noche La calda de los dioses, La piscina, Melancolia, Recuerdos, Zardoz, o Giordano Bruno. La que dejó a su segundo marido, el músico Jean Michel Jarre, cuando descubrió que le había sido infiel.

La inglesa de mirada fulminante o gélida, según se lo hayan pedido Luchino Visconti, Liliana Cavani, Woody Allen o Lars von Trier, que filma de un lado a otro del Océano Atlántico, viajó hasta Nueva Zelanda para rodar La matriarca, que acaba de estrenarse en los cines argentinos.

Y precisamente con nuestro país la actriz de *Duna* tiene una relación: su hermana mayor se casó con un argentino, pero se sui-

cidó a poco de dar a luz a su hijo. Rampling interpreta en La marriaroa al personaje del título. Es Ruth, una mujer alcohólica que se muda a la casa de su hijo en Nueva Zelanda cuando debe terminar de curarse las heridas de una pierna. Pero más que con su hijo, entablará relación con su nieto, que prácti camente no la conoce

Gracias al estreno de esta pelicula pudumos mantener esta conversación con Rampling, que fue can didata al Oscar por 45 años. Siempre amable, demostró conocer mucho de puestro país

## cho de nuestro país. -¿Está en París?

-Estoy en mi departamento de París, sí. Tengo a mis dos gatos conmigo. ¿Conocés París? Es un día sola do açus

## -¿Qué le hizo decidir asumir el protagónico de La matriarca?

-Era un papel con el que realmente podía ident.ficarme. Yo podría ha ber vivido como esta mujer Pero no habría sido tan valiente como e.la para ser realmente un corresponsal de guerra Pero el la me gusta, amo su espíritu

### -¿Cuáles son los desaffos de asumir un papel tan cargado de emoclones?

-Esto es lo que siempre quiero encontrar en los roles que interpreto. Así que espero hasta encontrar a alguien que me ofrece una .magen, o una persona real o inventada, pero que me desafía, alguien que podría haber sido yo en otra vida.

### Fue a filmar La matriarca a Nueva Zelanda, donde habia nacido Bryan Southcombe, su primer marido. Pero primero dijo que no al proyecto, porque estaba demasiado lejos de París.

 Si, conocía Nueva Zelanda porque mı primer marido nacıó alli. Habia estado ahí, pero era un camino muy, muy largo que recorrer ir a Nueva Zelanda ahora, Y entonces el director Matthew J. Saville med.jo que vendría a verme porque necesitaba hablar del proyecto conmigo, porque así lo necesitaba. Y vo necesitaba hablar, no de la película, sino del papel. La protagonista y yo necesitábarnos colaborar en el guion con él. Entonces vino y pasamos tres días trabajando y, como él nunca había dirigido un largometraje (Saville es actor), no tenía un ejemplo de su trabajo. Había visto cortometrajes, si. Entonces quería conocerlo. Y también quería hablar de la mujer ¿Es habitual que propicie este ti-

### -¿Es habitual que propicie este tipo de encuentros con los directores antes de aceptar un papel?

Sí. Sí, siempre he hecho esto. Bueno, no siempre, pero muy a menudo tenemos una conversación porque muy a menudo el director es un hombre joven que escribe para mujeres mayores. Les gusta esta colaboración porque estoy más cerca de estas mujeres.

### -Usted ha dícho en el pasado: "Slempre encontré la desnudez divertida y no escandalosa". ¿Slgue manteniendo esa opinión ahora?

-Ya no me identifico con esa frase no querría mostrar mi cuerpo ahora, a mi edad. Pero antes...

### -¿Qué recuerda de Portero de no che, que hace 50 años la convirtió en un mito erótico? Ese filme probablemente sería cancelado hov por su contenido.

-Quizá. Los tiempos cambian. Todos se vuelven más sensibles y censuran. Parece que esas cosas siempre están yendo y viniendo.

## -¿Y de La calda de los dioses, de Luchino Visconti?

-Esa fue la razón por la que pude realizar Fortero de noche Y lo hice por el guion. Además, quería trabajar en esta película con Dirk Bogarde. Por entonces no conocía a Liltana Cavano (la directora de Fortero de noche), y él me recomendo a Cavani.

-Muchas de sus actrices contemporáneas ya no están, o se han retirado desde hace algún tiempo. ¿Qué le impulsa a alimentar su deseo de actuar? -Bueno, no lo sé. Es una parte tan importante de mi vida... Me gusta tener algo con qué soñar: Y pienso: "Tal vez, haciendo otra película..." Y luego finalmente aparece un

y luego finalmente aparece un guiony dego "ey, esto es algo que podría hacer". La actuación es uno de los trabajos de creatividad. Podés seguir hasta que te mueras.

### -Usted stempre quiso dedicarse a las artes, pero dejó las clases de mecanografía para ser modelo antes de actuar. ¿Cuándo simtió que la actuación la llamaba? -No fue una idea mía. Estaba eli-

-No fue una idea mía. Estaba ellgiendo qué hacer, no elegí actuar. Fur elegida muy joven para un pequeño papel en una película. Y luego vino otro, y más tarde otro, y parecía que podía hacer esto bien. Y así fue: decidi convertirlo en mi trabajo y empezar a crecer. Y luego nunca paré. No era necessariamente mi deseo ser actriz, pero como te decía, me di cuenta de que era buena en esto. Y además me seguían llamando

### -Fue a trabajar a los Estados Unidos, pero ha dicho que no lo disfrutó, porque sentia que no era su mundo. ¿Cuál es la diferencia entre una actriz europea y una actriz de Hollywood?

Cuando sos joven, extrañás tu mundo Estados Unidos es un pais muy diferente y no me sentia

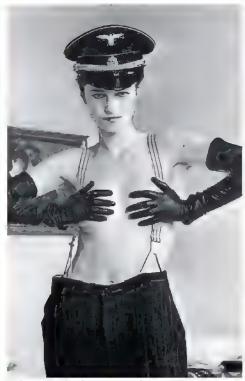

Lucia. El personaje de "Portero de noche" que en 1974 la hizo famosa.

cómoda allí. Por aquel entonces quería trabajar en diferentes paí ses. Soy europea, por lo que trabaio en Francia e Italia. España y Europa del este. He estado en muchos diferentes países. Y me gus-ta, porque me gustan las mezclas de las culturas de aquí. Entonces. ese era mi mundo. Para mí es más cómodo vivir y trabajar en la vieја Ецгора.

-En cuanto a la carrera anterior de Ruth, tu personaje en La ma-triarca, como fotógrafa de gue-rra, sé que ha mencionado en el pasado que le hubiera encantado ser periodista. ¿Ve algún parale-lisano entre esas dos trayectorias profesionales?

-Me interesa conocer a las personas y las diferencias que tienen entre sí. Explorar cómo viven diferentes personas en vidas diferentes. Y en el periodismo podés salır y encontrar a estas personas. Podés ir y, como el personaje de mi película. salir y fotografiar cosas increibles peligrosas. O podés volar v conocer gente, tener largas entrevistas, hablar con la gente y luego escribir sobre ellos. Es la curiosidad lo que me hace pensar que me habría gustado ser una cineasta o una periodista: salir al mundo para conocer gente y estar con gente cuando tra bajas en grupos



No elegí actuar. No era necesariamente mi deseo ser actriz, pero me di cuenta de que era buena en esto. Y además me seguían llamando".

-Hace pocos días se ha convertido en una de las estrellas de la Se-mana de la Moda Masculina de Paris trabajando para Yohji Yamamoto. J Siente que sigue siendo una musa para diseñadores y ca sas de moda?

-Sî. Solo voy a hacer campaña por lo que venden. Así que todavía estoy disponible, todavía me piden cosas así. Está bien.

-Siendo uno de los íconos de esti-lo más destacados del mundo, ¿cómo encuentra su estética?

No lo sé, es algo natural que creés que tenés de tus padres, y luego construís sobre eso. Es una actitud. Es una forma de vivir. Es una forma de ser Es una manera de estar en el mundo. Y funcionó pa-

## LA CONEXIÓN LOCAL

## La hermana enterrada en Buenos Aires y el sobrino argentino

En su libro autoblográfico *Qui je* suis ("Quién soy"), Charlotte Rampling habia de un episodio trágico en su vida: el suicidio de su hermana mayor, Sarah. Tenia 23 años y Charlotte, 20.

Hija de Anne Gurteen-pintora y heredera de una compañía textil británica- y de Godfrey Rampling-ganador de una me dalla de oro en atletismo duran-te los Juegos Olímpicos de 1936 y coronel del Ejército-, Charlot-te nació en Sturmer, Essex, en 1946, Sarah, tres años mayor, se casó con un terrateniente argentino, y se quitó la vida en 1967, poco después de haber sido madre. Pero Rampling no tiene un vínculo cercano con su sobrino, Carlos, ni vino a visitar la tumba de su hermana.

"No ful, pero podría ir. Es más: querían que viajara. Mucho antes de que distribuyeran La ma-triarca, hubo otra película a la que lba a acompañar para su difusión en la Argentina", cuenta. J Cuálera?

Bajo la arena, de François Ozon. Yo lba a lr, pero no pude. Había otro proyecto que tenía que hacer en ese momento, y luego realmente no tuve nin guna oportunidad de visitar tu

-¿Conoce a algunos de los cl-neastas argentinos?

-Me gusta el cine argentino, pe ro no recuerdo sus nombres. No sov muv buena con los nombres, pero tenés buenos directores allá. Si me mencionaras

-Juan José Campanella, Lucrecla Martel...

-¿Qué han hecho? -"El secreto de sus ojos", por la que ganó el Oscar, y "La cléna

ga". -SI, es muy bueno. Pero entiendo, no creo que tengas mucha financiación en tupaís, ni siquiera para hacer películas. ¿Hay gente muy talentosa? ¿Te-nés mucha gente única allí, de todos modos? De Lucrecia Martel no he visto ninguna película. ¿Me llamás desde Buenos Alres, no? Bueno, espero que esté blen ahora en Argentina. ¿Es una buena época para vivir en Buenos Aires? Desde un punto de vista general, porque la Argentina tienen subas y bajas.

Tras hablar de la inflación, Charlotte reflexiona: "Argentina es un buen lugar para que darse. Si vos sos argentino y te sentis argentino, es lindo p vivir en tu propio país".

## **Teatro**

## "El Principito" de la familia Baglietto

Actúan Juan Carlos y Joaquín. La dirección musical es de Julián.

## "El Principito"

...

Musical. **De** Antoine de Saint-Exu-péry **Versión**: Carmen Castelli. **Di**rección: Eduardo Gonde I Con: Juan Carlos Baglietto, Luis Rodríguez Echeverria, Florencia Otero, Walas, Roberto Catarineu, Carlos March, Joaquín Bag ietto, Zaina, Valentina Podio, Sergio Cabrera, Ayelén Cerque ro. **Coreografía:** Laura Cattal ni. **Sala:** Teatro Opera (Corrientes 860), 90 minutos, sin intervalo. Funciones: De martes a domingo Entradas; desde \$12,000 hasta \$26.000

## Pable O. Schob

pscholz@cların.com

Hace 20 años, Juan Carlos Baglietto estrenaba una versión de El Principito. El tiempo pasa, y antes de que nos vayamos poniendo viejos, el rosarmo vuelve con la obra, ahora acompañado por dos de sus hijos en distintos roles de esta producción musical

y nacional. Y popular. Con funciones cast stempre llenas, el intérprete de *Murta, de regreso* o *Era en abril* hace del propio Antoine de Saint-Exupéry (en el libro, el aviador), mientras su hijo Joaquín es el Hombre de negoc.os, y otro de sus hijos, Julián, está a cargo de la composi-ción y la dirección musical

El texto original puede parecer una obra para chicos, pero **escon**de una crítica al mundo de los adultos. Los temas abordados en cada encuentro del protagonista con los seres con los que se cruza tienen que ver con el amor, pero también con la soledad y el sentido de la vida misma.

Al Principito, que vive en el pequeño asteroide B612, lo interpreta el actor y cantante Luis Rodrí guez Echeverría. Nacido en Venezuela, formado en los Estados Unidos, no quedó en el casting de Rent, pero se desenvuelve como si hubiera actuado toda su vida.

La puesta apela a las proyeccio-nes, que abundan, y a una escenografía con acento en las figuras geométricas. También hay un avión en escena. No será como el auto de Sunset Boulevard, pero

tiene su sentido, cómo no Claro que hay adaptaciones o aggiomamentos, como que el Vanidoso (el rapero Zaina) ahora es un youtuber. Surgido de las ba tallas de freestyle, tal vez le dé un anclaje al texto original -escrito hace 81 años- con la actualidad.

Florencia Otero, que también había participado de aquella versión de hace dos décadas, ahora es la Serpiente. Y no podían faltar la Rosa (Valentina Podio), el Zorro, el Rey, el Borracho y el mencionado Hombre de negocios.

Como el Zorro está Roberto Catarineu, y el Borracho es Carlos March. Pero los aplausos de la platea, al finalizar la obra, corta v sin intervalos, se los lleva Walas, el líder de la banda Massacre, que interpreta al Rey

Tal vez al armado de la obra le falte una mayor cohesión, un anclaje entre una escena v la si gulente. Pero, a sus 69 años, Juan Carlos Baglietto tiene la misma voz que cuando integraba la trova rosarina. Está casi tanto tiempo en escena como Rodríguez Echeverría, y si eso que suelen llamar química existe, bueno, se da entre los dos intérpretes.



elto. Luis Rodriguez Echeverria br. la en el rol protagónico.



## **Streaming**

## Una historia romántica contada con sensibilidad y respeto por el autismo

En "Goyo", de Marcos Carnevale, el protagonista (Nicolás Furtado) es un joven con Asperger que se enamo<mark>ra de</mark> una mujer madura (Nancy Dupláa).



Comedia dramática Argentina, 2024 106, SAM 13, De: Marcos Car nevale. Con: Nicolás Furtado, Nancy Dup áa, Soledad Villamil, Pablo Raponible en: Netfilix

## Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

En el cine, los personaies con autismo -un trastorno que afecta el cerebro y dificulta la percepción y sociabilización- están siempre lugando en el límite. Algunos cineas tas se preocupan por estudiar, conocer el autismo y evidenciar, más que exponer, esa condición en sus protagonistas.

El personaje que interpreta Nicolás Furtado en Govo, que acaba de estrenarse en Netflix tras pasar una semana por pocos cines argentinos, tiene, dentro del espectro autista, el síndrome de Asperger, que el cine estadounidense suele pre-



**rejos.** Eva está saliendo de una relación conflictiva, y Goyo no tiene idea de cómo tratar a una mujer.

sentar con asiduidad, sea interpretado por Dustin Hoffman en *Rain* Man o Ben Affleck en El contador.

Goyo, por lo tanto, puede mover se con independencia en la calle Es un joven que vive con sus obse siones y la necesidad de sus rutinas, hasta que un día de tormenta ve cerca del Museo de Bellas Ar tes, donde es guía- a Eva (Nancy Dupláa) peleando con su paraguas. Es como un flechazo o, mejor, un cimbronazo en su vida.

Y cuando la encuentre en su propio ámbito, como empleada de seguridad, la atracción hacía ella será inmediata. Pero la literalidad con la que entiende y se mueve en la vi da complica y enreda su relación con Eva. No sabe cómo acercarse a

ella, por ejemplo, y la persigue en

Eva tiene sus propios problemas, más que nada con su exmarido, que no comprende que es su ex (Diego Alonso) Madre de dos hijos, no parece que esté como para entablar una relación romántica con Goyo, a quien le lleva unos cuantos años.

Pero sin esa relación, no habría

Goyo, que sabe cada detalle de las obras que se exponen en el Museo, pinta en sus ratos libres y vive con sus hermanos, el chef Matute (Pablo Rago) y la pianista Saula (Sole dad Villamil).

Es el primero el que más lo alienta a "salır al mundo" -y es en sus en-cuentros cuando los diálogos trenen un tinte sexual-, mientras su hermana prefiere protegerlo

Así, esta comedia dramática tiene como protagonistas a un hombre que necesita inclusión y una mujer que enfrenta un caso reñido con la violencia de género.

Marcos Carnevale ha dirigido co-medias (Corazón de León), dramas (como Anita, con una protagonista con síndrome de Down, a la que más se acerca esta película) y comedias dramáticas, como Viudas. Es un director con experiencia de sobra, que tras su paso por Pol-ka y tras dirigir películas para cine, como todas las nombradas v Elsa v Fred, encuentra-ahora que el cine no pasa por sus mejores momenun respa.do en el streaming. En Netflix va había estrenado la co media dramática Granizo

Govo es un melodrama romántio, contado, se diría**, con un estilo** tradicional, académico, sin sacar demastado los ples del plato. Y con sensibilidad y respeto

Carnevale se apoya en las actuaciones, no solo de Furtado (Diosito en *El marginal*) y Dupláa, sino en todo el elenco, lo que le garantiza llegar al público de una mane ra natural y sincera.

## Una serie española creada al calor del movimiento #MeToo

Crítica

Drama juvenil. Con: Nicole Wallace, Clara Galle, Aïche Villaverde e Iván Massagué. Creación: José Manuel Lorenzo. Dirección: Marta Font y Erluardo Cortés. Emisión: Ocho episod os, disponibles en Netflix.

## Silvina Lamazares

slamazares@clarin.com

No faltará quien diga que es una serie oportunista, que tal vez lo sea. Pero eso no la convierte en desechable ni mucho menos. M una **más** es una serie que vale la pena, porque se mete en la vida de una adolescente perturbada que va a

un colegio atravesado literalmente- por una pancarta que advierte "Guidado, ahí adentro se esconde u*n violador".* Un colegio atravesado por el peligro.

Pero esa denuncia pública ini-cial, que lleva al primer capítulo de la serie española (una de las tantas de Netflix) a poner toda la carne al asador, recién se retoma sobre el fi-nal de la primera temporada.

Porque a partir de ver el cartel y conocer la oscura vida de Alma, el personaje central interpretado por Nicole Wallace, la serie se convierte en su propia precuela: comienza a convertir el ovillo en madeja para revisar el pasado de ella, de sus amigos, de sus compañeros, de las familias de cada quien. Es una gran serie de floshbocks

Es como si, tirada la bomba de la



Alma. El personaje que interpreta Nicole Wallace es una estudiante.

acusación, lo meior fuera ver cómo llegaron todos los personajes a ese día, en vez de ver cuánto de cierto había en esa denuncia y, en caso de serlo, quién era el violador entre todos los habitantes de ese instituto. Con lo cual, la seme invita a in trazando distintas hipótesis sobre quién puede ser el abusador

No es una ficción para marato near, se vuelve tediosa si uno la aborda de un tirón, pero bien me rece llegar al final para entender qué fue de la vida de Alma y su mesa chica, las amigas (Greta y Nata las más cercanas) que responden un poco al esquema de las compensaciones de personalidad para armar un rompecabezas de diferentes estilos de ado. escentes. To das feministas.

Basada en el libro homónimo de Miguel Sáez Carral, la ficción española está enmarcada en el movimiento internacional #MeTooy en la lucha de gênero, pero el compromiso tomado por indagar en esas zonas queda a veces eclipsado por consignas que suenan a clichés. Por momentos el guion termina bajando línea y encerrando a los personale entre buenos y malos.

sın echar mano a los mat.ces. La industria audiovisual españo la ha recurrido mucho a los colegios secundarios como escenarios para contar sus historias: lo ha he-cho con Merlf (la genial serie sobre un profesor de Filosofía poco orto-doxo), lo ha hecho con Física o química (de donde saltó a la fama Úr-sula Corberó), lo ha hecho con Élite. Encuentra en el universo ado lescente y estudiantil una usina de historias

Y NI una más integra ese grupo de ficciones que sabe conquistar un público juvenil y familiar. Se anima a tocar un tema delicado, sólo que en el medio entre la denun cia y la verdad-coquetea con dife-rentes subgéneros para conocer las vidas de los personajes, y el disparador pierde potencia. Y no es un disparador cualquiera. No es un tema para surfear, es para ir hondo y rápido. Aquí, la velocidad genera intriga pero, al mismo tiempo, amenaza con la superficialidad.

preserveder Prosenader.com +1 604 278 4604

45

## Cultura

## La Feria del Libro Infantil, con entrada gratis y talleres variados

El tradicional encuentro de literatura juvenil se desarrollará desde hoy y hasta el domingo 28 en el Centro Cultural Kirchner, con 300 actividades.

## Débora Campos

decamnos@clarm.com

"Va lento", admitían días atrás las editoriales más importantes con respecto a los preparativos para la mauguración de la 32º Feria del Libro Infantil y Juvenil, que tras los desencuentros entre la Fundación El Libro y el Gobierno de Javier Milei, acordaron repetır la sede del CCK con entrada libre y gratuita entre hoy y el 28 de julio

Aunque las actividades comenzarán ĥoy, el acto oficial de apertura tendrá lugar el viernes a las 15 con la participación de autoridades nacionales y de la Fundación El Libro y el discurso del flustra dor v escritor Pablo Bernasconi.

En esta edición y pese al derrum-be de ventas generalizado (en la Feria Internacional de, Libro de Buenos Aires las ventas caveron hasta un 50 por ciento con respecto a 2023) más de 70 expositores ofrecerán sus novedades editoriales y los clásicos que siempre enamoran.

Además, la feria trazó una nutrida programación que se desarrollará en varios espacios del Centro Cultural Kirchner y que se exten derá durante las dos sernanas de las vacaciones de invierno.

Como en cada edición, la cita se propone una misión urgente: "La formación cultural y educativa de niños v ióvenes, incentivando su relación temprana con los libros en un ambiente de alegría y entretenimiento", según el comunicado de la Fundación El Libro.

En ese texto, además, la entidad le agradeció con nombre y apelli do al secretario de Cultura, Leo-nardo Cifelli, después de los tironeos de abril, cuando el funcionario pegó el faltazo a la inauguración de la Feria mayor en La Rural y lue-go recorrió los stands casi de incógnito, "como un lector más".

Ahora, parece haber llegado la paz y un saludable entendimiento: "Este año –completaron los organizadores-, gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli, se realizará en el Centro Cul-tural ubicado en Sarmiento 151 (ex Correo Central)".

El año pasado, la Feria incorporó la figura del escritor a cargo de la apertura, tal como sucede en la feria de abril. La primera oradora fue la



Atracción. Los abros para niños y ado escentes son los que mueven gran parte del mercado editorial.

escritora y comunicadora Canela y este año será el turno de Bernascon, ilustrador, autor integral y creador de mágicas metáforas visuales

"No voy a leer un discurso -anticipa el autor y artista a Clarin-. Confio muchísimo en la espontaneidad en esos casos, justamente por haber leído a veces y entendido que no es el formato que funciona cuando uno se planta frente a un auditorio. En cambio, cuando uno confía en la espontaneidad y en que tiene ciertas cosas para de cır, las cosas funcionan mucho mejor y creo que la gente lo agradece. Yo, por lo menos, como público siempre agradezco cuando un autor se anima a esbozar su pensamiento a medida que va saliendo".

El creador tiene publicados más de 45 libros, ha protagonizado exhibiciones individuales y grupales de su obra en muchos países y fue el responsable de las ilustraciones críticas en la página 2 de la edición dominical de *La Nación* durante más de 10 años.

Muchas de sus metáforas ilustradas han aparecido en revistas y

## PROPUERTAS PARA TODOS COS GUSTOS

## Las actividades más destacadas para agendar

Entre las más de 300 actividades que tendrá la Feria se destacan las narraciones, el firmódromo para que los chicos conozcan y puedan llevarse un autógrafo de sus autores y autoras favoritos, talleres de arte, las charlas de la Movida Juvenii y ei taller de Cien-cia de Meiquíades.

Las editoriales una Luna y Tobo gán estarán en el stand 48 y pre-sentarán el lunes 15 a las 16.30 a las autoras Patricia Strauch y Lu Paul, con ¿Dónde está Toto? y ¿Por qué dormimos? y el viernes 19 a las 16, a la escritora y cuenta cuentos Verónica Álvarez Rivera con Monstruo mio.

Por su parte, Marea estará en el stand 51 y organizó una actividad junto a las autoras de Los nietos te cuentan cómo fue el Jueves 25 a las 17.30, cuando se realizará VIñetas por la identidad, en la sala

Taller de Arte para que el público desarrolle una composición visual y creativa de su propia historieta, de la mano de las artistas Sabrina Guilino Valenzuela Negro, Ana Julia Coquet y Maria Onofri y las autoras Mariana Zaffaroni Islas y Analia Argento.

El grupo Penguin Random Houcerá una narración de Peria, la súper perrita, de la chileпa Isabel Allende en la Interpretación de Andrea Martinoli el martes 23 a las 16. Y a la Movida Juvenii, lievará el domingo 14 a las 15 al ciclo "Poesía de invierno" al autor Marico Carmona; el domingo 14 a las 16.30. Intensamente: las emociones en la novela luvenii, con Soi Chiara v Agus Grimm Pitch; el sábado 20 a las 17. Construcción del roman ce y las relaciones en la literatu rα juvenil, con Belén Sancho, entre otras; y el domingo 21 a las 18 Nuestras autoras y sus géneros literarios, con Vicky Bayona y Mariana Furiasse. Planeta también dirá presente

con distintas propuestas. El sábado 13 a las 17.30 tendrá lugar el taller "Minga, preferiría no hacerio", para participantes de 4 a 10 años con Gaby Larralde. El viernes 26 a las 17.30 será el turno del "Taller Pulga" con Lucho Saracino y Lea Caballero para asistentes de 6 a 12 años. El sábado 27 a las 14.30, Caro Salvini coordinará el "Taller Messi y los campeones del mun-do" y el domingo 28 a las 17.30 Juan Chavetta Invita al "Taller para crear monstruos".

Por último, el viernes 26 de julio a las 18 se entregarán los Premios Pregonero, el reconocimiento ás importante a los difusores de la literatura infantil y juvenil.

periódicos en todo el mundo, como The New York Times, The Wall Street Journal The Saturday Evenıng Post, Telegraph, Rolling Sto-

ney The Times of England. Entre sus últimos libros publicados se destacan Retratos, la colec ción de Burundi, Miedoso, Mentiras y Moretones, Los súper pre-mios y La verdadera explicación. Recibió importantes premios: los Destacados de ALIJA en varias ocasiones, la medalla de oro en la SND, fue finalista en el Premio Hans Christian Andersen (IBBY) en 2018. el candidato al ALMA (Astrid Lindgren Award) en 2021 y 2022, y el premio Konex en literatura in fantil entre otros.

Bernasconi cuenta que tendrá, a modo de guion, algunas de sus .mágenes "Va a ser una charla álbum", dice, y explica que a medida que se vayan sucediendo sobre la pantalla sus trabajos esas ilustraciones van a ir acompañando los pensamientos y ciertos temas que

¿Cuáles son esos temas? "El estado de la industria en este momento, los conflictos que tienen las editoriales y los editores para llevar adelante y para defender sus colecciones y para poder publicar y distribuir, También hablar desde mı lugar, más agradecido que otra cosa, como autor ante las editoriaes que están atravesando muchos problemas. Por supuesto, eso va a llevar a hablar también del contex to binario en el que vivimos, que repercute en la industria editorial, en los autores y en los editores"

Por último, Bernasconi no quie re dejar de abordar la relación entre escritores e ilustradores, un te rritorio que conoce de cabo a rabo porque primero fue ilustrador y luego escritor. "Voy a contar cómo fueron los primeros tiempos en es te oficio, cómo fueron madurando y cómo están siendo ahora las re laciones entre escritores e ilustradores y los derechos de autor Me parece que eso es algo que se nos debe como lectores, sobre todo".

Y agrega que habrá incluso tiempo para pensar la inteligencia arti-fic.al en su trabajo y en el univer so editorial.

Pero cuidado, alerta con humor:el artista puede ser que hable de eso o de otras cosas.

Este año, entre los más de 70 expositores se encuentran las edito riales AZ Editora, Calibroscopio, la Cámara Argentina del Libro, Catapulta Editores, Celulosa Argentina, Colihue, Cúspide, Del Naranjo, Edhasa, Ediciones De La Flor y Editorial Chirimbote

También participarán con stands Editorial Guadal / El Gato de Hojalata, Océano, El Aleph, Fondo de Cultura Económica, Grupo Editorial Planeta, Imaginador, La Brujita de Papel, La Crujía, Novedades Educativas, Penguin Libros, Qui pu, SADE, SB Editorial, Siglo XXI Editores, Sigmar y Sudestada.

preservation provided by pressured by pressured by pressured by pressured by pressured by applicable by applicable

46 Spot

## Música

## Coldplay indemnizará con una suma millonaria a su ex manager

Coldplay resolvió una demanda millonaria con su ex manager Dave Holmes, concluyendo una batalla legal que estuvo dando vueltas durante varios años.

Holmes demandó inicialmente a Coldplay en 2022, alegando que la banda le debía importantes cantidades de dinero por sus servicios de gestión Pidió más de 12 millones de dólares por daños y perjuicios, asegurando que no recibió compensación por sus contribuciones al éxito de la banda.

La demanda, que incluía acusa-ciones de impago de honorarios e incumplimiento de contrato, se resolvió por una suma que asciende a varios millones de dólares. Los detalles del acuerdo siguen siendo confidenciales, pero el monto del arreglo es sustancial.

La disputa entre Coldplay y Holmes fue seguida de cerca por toda la industria de la música. Holmes, que dirigió la actividad de Coldplay durante más de 20 años, jugó un papel decisivo a la hora de guiar a la banda durante algunos de sus años más exitosos. Sin em-



Gira. Chris Martin y su banda siguen con "Music of the Spheres"

bargo, aparentemente surgieron tensiones por desacuerdos financieros, lo que llevó a la demanda.

Los problemas legales comenzaron después de que Coldplay y Holmes se separaron en 2021. Holmes afirmó que tenía un contrato que le daba derecho a una parte de las ganancias de la banda y que Coldplay había violado este acuer do Los representantes de la banda

argumentaron que Holmes había sido compensado adecuadamente por sus servicios y que los reclamos eran infundados.

Coldplay publicará un nuevo á.-bum, **Moon Music**, el 4 de octubre En el Reino Unido, su trayectoria en las listas es impresionante: ca-da uno de sus nueve álbumes lle-gó al número l. Esto se remonta a su debut en 2000, Parachutes.

## Horóscopo

lmcia una etapa en lo laboral y da el empuje que sus proyectos ne-cesitan. Recupera el rumbo perdido y gana en nuevos recursos.

### TAURO

Se propician nuevas tareas en función de objetivos trascendentes. Cierra tra-tos y negocios con buenas iniciativas laborales.

### GEMINIS

Con economía de recursos logrará la máxima eficiencia en sus tareas cotidianas. Busca en la vocación un estímulo para el trabajo.

### CÁNCER

Descomprime la tarea con ideas que renuevan el clima diario. Manéjese con criterios flexi-bles y logrará sortear obstáculos.

A.go de la realidad lo conmueve, adapte su impulso a la situación actual. Convocatoria para un proyecto de crecimiento personal.

### VIRGO

Ponga atención a sus planes y revise cada punto en cuestión. Buen momento para resolver te mas económicos con un cambio

### LIBRA

La activ.dad intelectual facil.ta el intercambio de ideas y gana en confianza. Las amistades recuperan un lugar de privilegio.

CLARIN LUNES 8 DE JULIO DE 2024

## **ESCORPIO**

Planifica acciones y ordena sus objetīvos. Algunas divergencias de criterios generan tensión, trate de darle una orientación.

### SAGITARIO

Encuentra alternativas para ordenar sus pretensiones. Nuevas situaciones dan la pauta para entender cuestiones laborales.

### CAPRICORNIO

Cambios que lo favorecen en una competencia intelectual. Lo no-vedoso .o pone en acción y le da un toque de audacia a sus hechos.

### ACUARIO

Momento para abrır el juego y enriquecer las propuestas actua-les. Suma su cuota de creatividad en todos los proyectos que inicia.

### **PISCIS**

Tiempo de invertir en nuevas iniciativas, consolide una posición laboral Es el momento pa ra tomar decisiones en la eco-



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🙆 🚯 🛝

BENEFICIOS VÁLIDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA HASTA EL 31/10/2024 BENEFICIO VÁLIDO TODOS LOS DÍAS PARA SOCIOS 365 Y 365 PLUS. PARA ACCEDER A ESTE BENEFICIO DEBERÁS COMUNICARTE AL SIGUIENTE NUMERO VÍA WHATSA-PP 54(L) 5/263 5/500, DONDE TE ATENDERA UN ASESOR Y VALIDARA TU CONDICIÓN DE SOCIO. NO SE SUPERPONE CON DITROS BENEFICIOS O PROMOCIONES EN LOS QLE INTERVENISA OTRA MARCA O PROGRAMA, PLD ENDO ESTAR SULETO A FUTURAS MODERICACIONES. DEBERÁS INFORMAR E. JSO DEL BENEFICIO ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA O SERVICIO CLARÍN NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A. OS PRODUCTOS QUE SE ADQUI ERAN, SIENDÓ EL COMERCO EL VICIO CRESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A. OS PRODUCTOS QUE SE ADQUI ERAN, SIENDÓ EL COMERCO EL VICIO CRESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A. OS PRODUCTOS QUE SE ADQUI ERAN, SIENDÓ EL COMERCO EL VICIO CRESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A. OS PRODUCTOS QUE SE ADQUI ERAN, SIENDÓ EL COMERCO EL VICIO CRESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A. OS PRODUCTOS QUE SE ADQUI ERAN, SIENDÓ EL COMERCO EL VICIO CASO CANTA CARRA CARR

PANADERO Ayudant p/Panificadora Pres Quintana 2366 Ldei Mirador

PARRILLERO c.Cv Cabildo 2629cap

PASTELERO c/exp p/Panaderia / Zona Avellaneda (Piñeyro) / wsp 1121589747

PASTELERO Fino.Cy Casares.interio Prov BsAs.C/Vivienda 2396518481

PIZZERO Can Fed 1124517508

clasificados.clarin.com

Servicios

# Clasificados

## Clarín

REPOSITOR Charlone 1756 v Ortuzer

REPOSITOR 16F 1561615213 CABA

SEÑORITA 21830 (/ d 1156070227

TEJEDOR MAQ CIRC TINOCHE C-EXP DOBLE FRONT CLYCRA II41770013





## Empleos clasificados.clarin.com









HONDA

BMW 325 09 Drive 4pts bot cap de 6ta Monus Techo Cuero Negro Full Full 36000k real impec de ra bride VTV y Service al dia. Thul u\$ 22 500 Pmta CABA 155-247 8789



CHOFER taxi & rem.se spin a cargo 1144185198 solo mensajes.

CHOFER 000 Taxi a cargo c/radio Corsa Voyague Spin 11.6403-9783

Para publicar acercate a cualquier receptorfa de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el nterior del país.

PAGO POR HANCO

<mark>Medios de pago:</mark> Tarj**eta de cré**dito o transferencia

0810.222.8476

RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publica tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sóio Tageta de crédito

CON O SIN AMALÍTICO

www.receptoriaonline.clarin.com



esté, Volvera Rendido'a a tus Féliciem II Florecimientes Impotencia Sexual Corto

Daños Sanaciones, Discreción

© 011-6450-2473

Clasificados

### CLARIN LUNES 8 DE JULIÓ DE 2024

## Contactos

clasificados.clarin.com

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS x haberne escuchado, Son lo Muerte Te quieto mucho K.G.

GRACIAS , San Expedito GRACIAS , San Judas Tadeol GRACIAS . San Roque

## Legales

ORDINAR A AL

Favorecidos: 89372; 99454, 100194, 101916

R76 DIDICIOS

DIS. N.º 20068/1, dictada en el marco del Expte. 40328/14. Mar del Plata, 2 de diciembre de 2019. El Juez de Faltas del Municipio del Partido del Gral. Pueyrredón dispone. Artículo 1º El Juzgado de Faltas N.º 4 del Partido de Gral. Pueyrredón, en las Actuación Administrativa. 40.328/14, se ha dictado la siguiente resolución. "Mar del Plata, 14 de Nov embre de 2019, RESUELVO. 1-Aplica a VOI KSWAGEN S.A. DE APORRO PARA FINES DETERM NADOS CUIT Nº 30-56133268-8 una sanción de MULTA de PESOS TREINTA MIII. (\$ 30.000 -) de conformidad a las atribuciones conferidas en el artí 1 de la Ordenanza 3950, modificada por Ord.16.326, así como lo dispuesto en el artículo 47 de la LDC y por haberse constatació incumplimiento al deber de informar consagrado en el Art. 42º de la Constitución Nacional, Art 38º de la Constitución Provincial, Yart. 4º (deber de informar de la luey 24 240, y sus modificatorias conforme lo regiado en el Codigo de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, Ley Pcial 13.133. Se ordena la publicación de la puesente resolución, a costa de infractión de la dere de dere de mayor circulación de la jurisdicción dorde se cometió la infracción (Art.76% Ley Pcial 13.133 y Art. 47 Ley 24 240)º - Edo. Dr. Fernando C. Mumare- Juez de Paltas-Tribuna Municipal de Foltas. Juzgado Nº4.

# clasificados.clarin.com **ENCONTRÁ TU NUEVO HOGAR**

**CLARÍN CLASIFICADOS MUCHAS RESPUESTAS.** 



Publicá Online.

Ingresando a



Publicá en una Receptoría.

Contá con el mejor asesoramiento en tu receptoría más cercana. Encontrala en receptorias.clarin.com



**Inmuebles** 

preserveder Preserved NO DISTRIBUTED BY MESSREADRY Preserved +1 604 278 4604



# clasificados.clarin.com ENCONTRÁTU PRÓXIMO OKM



**Autos** 

CLARIN - LUNES 8 DE JULIO DE 2024 50 **Pasatiempos** 

Claringrilla № 20.158 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de George Herbert.

| 1  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 2  |  |  |  |  |
| -  |  |  |  |  |
| 3  |  |  |  |  |
| 4  |  |  |  |  |
| 5  |  |  |  |  |
| 6  |  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

## **Definiciones**

1 ⊳ (Cristóbal ~) Navegante que descubrió el Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492. (c. 1451-1506): 2 » Relígioso de ciertas órdenes, ligado por votos solemnes: 3 » Célebre, famoso, señalado: 4 » Fastidiar, molestar, perjudicar a uno; 5 ⊳ Absceso en lo interior del casco de las caballerías: 6 > Montón de huevecillos que ponen las moscas sobre las carnes; 7 » Adornos de plumas que sobresalen en los cascos o morriones; 8 ⊳ Med. Enfermedad del ojo, caracterizada generalmente por una extrema ten sión ocular; 9 > Fig. Evitar con un rodeo alguna dificultad: 10 > Deseo vehemente, antoio: 11 > Órgano respiratorio de los animales acuáticos; 12 ▶ Pimíento grueso de color verde originario de México, que se usa como condimento muy picante; 13 > Barra metálica en forma de U, que al vibrar produce un tono determinado; 14 ⊳ Ramal atado a la cabeza de la caballería para llevaria o aseguraria: 15 ⊳ Médico habilitado para prevenir, diagnosticar y curar enfermedades por medio de la cirugía: 16 » Propenso a la ira; 17 ⊳ Arrancar de raíz los árboles o plantas que tienen cepa; 18 ⊳ Que causa pavor; 19 ⊳ Arma de fuego más corta y de mayor calibre que la esco-peta; 20 ▶ Billete de teatro, tren, etc.

### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - bes - bo - bran - bro - bu - ca - ca - ce - cha - cho chos - cl - co - co - co - cun - des - dla - do - du - em -frai - glau - gua - i - in - ja - ja - la - la - le - le - lón -ma - mar - na - ne - no - ño - pa - pa - par - pe - pe pri - que - quía - ra - ra - ro - ro - ru - sig - so - són sos - to - tra - tro - vo - var.

Sudoku
Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales) llenando los casilleros vacios con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna dira en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| Dasitu | ' |
|--------|---|
|        |   |

|   |   | 7 |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 7 | 4 |   | 2 |   |   |
|   | 2 |   |   |   |   | 8 |   |   |
|   |   |   | 8 |   | 9 |   |   | 3 |
|   |   | 9 |   | 7 |   |   | 4 |   |
|   | 3 |   |   |   |   |   | 7 | 2 |
| 9 |   | 6 |   |   | 8 |   |   |   |
| 8 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |
|   | 7 | 1 |   | 9 |   |   |   |   |

|   |   | 9 | 7 |   |     |   | 8 |
|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| 8 |   |   |   |   |     |   | 3 |
|   | 4 |   |   | 5 |     |   |   |
| 2 |   |   | 4 | 6 |     |   |   |
|   | 6 | 1 |   |   |     | 7 |   |
|   |   | 7 |   |   |     | 9 |   |
| 4 | 3 |   |   |   |     |   |   |
|   | 7 |   |   | 4 | 2   |   | 1 |
|   |   |   | 9 | 1 | -11 |   |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libra.

| CAPITAL DE<br>NORUEGA                | 7                    | PIEZA CON<br>OUE SE<br>MANEJA              | 7                    | HUO DE<br>ADAN Y EVA<br>MORTI- | ₹                        | MUY<br>TRABAJOSO<br>REBENQUE | 7        |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|
| PURAL                                | _                    | UN BARGO                                   |                      | FEROS                          |                          | CORTO                        |          |
| ->                                   |                      |                                            |                      | *                              |                          | *                            |          |
| AUTÓMATA                             |                      | INTRO-<br>DUZGAN<br>CONJUNTO               | <b>*</b>             |                                |                          |                              |          |
| 4                                    |                      | DE NAIPES                                  |                      |                                | ARTICULO<br>NEUTRO       | <b>&gt;</b>                  |          |
|                                      |                      |                                            |                      |                                | DE COLOR<br>DE ORO (PL.) |                              |          |
| CONJUNTO<br>DE DOS                   | PATOS                | ->                                         | C                    | dun                            | +                        | DIT                          | 711      |
| PERSONAS<br>O COGAS                  | DELTAD,<br>DENUNCIAD |                                            |                      |                                |                          |                              |          |
| L <sub>*</sub>                       | +                    |                                            | PAPAGAYO             | <b>→</b>                       |                          |                              |          |
|                                      |                      |                                            | LEGISLADOR<br>GRIEGO |                                |                          |                              |          |
| HECHO<br>EN CASA                     | *                    |                                            | +                    |                                |                          |                              | CONSONAN |
| CUNTURSA                             |                      |                                            |                      |                                |                          |                              | TE (PL.) |
| -                                    |                      |                                            |                      |                                |                          | PREFIJO.<br>VINO             | ,        |
| CLORURO<br>DE SODIO                  | <b>&gt;</b>          |                                            |                      | ENTREGUEN                      | <b>*</b>                 | +                            |          |
| APÓCOPE<br>DE MAMA                   |                      |                                            |                      | RÍO DE<br>ITALIA               |                          |                              |          |
| -                                    |                      | (SE -)<br>NO ACEPTA<br>LO DUE<br>OTRO DICE | <b>→</b>             | +                              |                          |                              |          |
| QUE THEMEN<br>DOMAIRE<br>Y<br>GRACIA | <b>→</b>             |                                            |                      |                                |                          |                              |          |

## Soluciones Sudoku Nº 6.850

| g | 2 | 4 |   | 9 |   | 6 | 7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 2 | 5 |
| 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| 5 | 4 | 8 |   | 2 |   |   |   | 9 |
| 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 8 |
| 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 |

| Av | anz | ade | 0 |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 7  | 1   | 8   | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| 9  | 6   | 2   | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 |
| 3  | 5   | 4   | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 9 |
| 5  | 2   | 1   | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 |
| 8  | 3   | 6   | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 4  | 7   | 9   | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 |
| 6  | 8   | 5   | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 |
| 1  | 4   | 7   | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 2  | 9   | Э   | 7 | 6 | Δ | 5 | 1 | В |

## Claringrilla Nº 20.157

...sigue el decaimiento y, a menudo, la decepción (conclusión). Benjamín

| Disraeli. Escritor británico. |    |    |   |   |    |   |   |   |   |
|-------------------------------|----|----|---|---|----|---|---|---|---|
| _                             | _  | ₹. |   |   | ₹. |   |   |   |   |
| 1                             | E  | S  | P | ĺ | Α  |   | _ |   |   |
| 2                             | М  | 1  | L | Í | М  | E | T | R | 0 |
| 3                             | A  | G  | U | J | Ε  | R | E | Α | R |
| 4                             | С  | U  | В | A | N  | 1 | 2 | М | 0 |
| 5                             | D  | E  | R | R | U  | В | 1 | A | R |
| 6                             | D  | E  | 5 | 1 | D  | 1 | 0 | S | 0 |
| 7                             | C  | L  | 0 | R | 0  | F | T | L | Α |
| ß                             | T  | D  | E | A | L  | T | Z | Α | R |
| 9                             | ٧  | Е  | R | D | Α  | D | Е | R | 0 |
| 10                            | Α  | С  | U | E | D  | U | C | Т | 0 |
| 11                            | В  | Α  | L | L | Ε  | N | Е | R | 0 |
| 12                            | D  | 1  | R | Ε | C  | C | 1 | Ó | N |
| 13                            | Α  | М  | В | 1 | Ε  | N | 7 | Α | Ł |
| 14                            | \$ | 1  | C | 0 | P  | A | Т | Í | Α |
| 15                            | D  | Е  | D | U | C  | T | 1 | ٧ | 0 |
| 15                            | 1  | N  | S | P | Τ  | R | Α | D | 0 |
| 17                            | E  | т  | ı | M | Ó  | L | 0 | G | 0 |
| 18                            | Р  | 0  | L | Т | N  | Е | 5 | 1 | Α |
| 19                            | A  | γ  | Ε | R |    |   |   |   |   |

## Solución Autodefinido

Horizontales. Estílete, metan, robot, lo, ánades, par, loro, casero, lujosa, sal, den, ma, opone, donosos Verticales. Oslo, acusad, baraja, timón, Solón, letales, Po, Set, dorados, talero, eno-, penoso, enes.



## Precio de los opcionales

## Edición del día

Edicion de 64 piginas para Capital Federal, Oran Buenos Alive, Campana Capifiad Seños fermalmel obos La Bira, Lobos La Bira, Zacasa Edicion de 64 paginas para al troso de la Augentina. El procio de tapase si fine escago de servic para Capital Federal, Camifia berros Alives y La Pitar. Para el resto del país el precio de tapas es con recargo. DIRECCIONES ANO entiro Edicion del para propietos de la pro-piedad intelierual nº 4286005. Dirección, Rediacolón y Administración:

Piedras 1743 (1140). Capital. Fac: 4305-7200. Impresión y Circulación: Ze-ptra 3200 (1285). Capital. Tel: 4305-7800. Fac: 4305-7810. Publicidad: Te-cuari 1846 (1139). Capital. Tel: 4348-7777. Fax: Publicidad: 4348-7704/730. Fac: Classificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: PICARDO KORSCHIJAUM.

## clasificados.clarin.com



CARTAS AL PAIS

## "Deficiencia poblacional e Inteligencia Artificial"

Estamos transitando una época con muchos peligros para nuestra espe-cie. El cambio climático, los virus, las guerras, el desarrollo de la IA y el des-censo demográfico. Sobre este último, al igual que Elon Musk con el nacimiento de su doceavo hijo, quisiera compartir algunas reflexiones.

Evaluar traer a un hijo al mundo, cuando esto implica una responsabilidad económica considerable, siendo que ambos padres necesitan trabajar tiempo completo para acceder a un "buen" nível de vida. Dejando para el tiempo de compartir en familia, a unos padres e hijos extenuados

por trabajo o estudio, teniendo que lidiar con la parte "pesada" de la comida, las tareas, el baño y el acostarse temprano; con las reper-cusiones lógicas de la falta de paciencia y amorosidad propias del cansancio en el final del día. Los cambios sociales de las últimas dé-cadas fueron derivando en una mala calidad de vida familiar. Sin la presencia constante de los abuelos, sea porque se encuentran muy activos o porque son muy mayores. O por la dificultad de contar con ayuda permanente en el domicilio por sus altos costos. Por otra par-te, tener hijos para que se encuentren todo el día en algún establecimiento siendo criados por otros desde los 45 días, para luego en-viarlos a jornadas escolares de doble turno más actividades extracurriculares. Con este panorama, es entendible, que la paternidad no sea vista como algo muy atractivo.



La Inteligencia Artificial va a modificar el mundo en los próximos años, generando cambios sociales y económicos importantes. Existe la posibilidad de que impacte también en cómo los padres nos ocuparemos de nuestros hijos. Si por la multiplicación de la productividad, los seres humanos pasamos a tener mayor disponibilidad de tiempo y de recursos, entonces tal vez sea momento de valorar el rol de la crianza y la posibilidad de ocuparnos directarnente de su educación. Seguramente la forma de escolarización, la descentralización urbana, jornadas laborales reducidas y hasta un sueldo universal, nos ofrezcan la posibilidad de ocuparnos de lo más importante: desarrollar seres humanos de bien.

Jorge M. Pegoraro

jmpegoraro@yahoo.com.ar

## Honrar a nuestros patriotas

Al conmemorar nuestra Independencia es imprescindible que en el presente cambiemos de actitud y llevemos a la práctica el sabio legado de Juan Bautista Alberdi: "...respetar nuestra Constitución será el medio más poderoso para lograr el orden y la paz social". Es hora que todos los ar-gentinos para poder salir de la crisis que atravesamos, tengamos la grandeza y abnegación patriótica de involucrarnos. Tal como lo supieron hacer quienes funda-ron y consolidaron nuestra Patria.

Miguel Angel González Fidani mlguelgfldani@gmail.com

## "Para pensar v no dividirse"

¿Cuál habrá sido el motivo por el cual Juntos por el Cambio no ganó en 2019 ni en 2023? Los acompañé y apoyé. ¿Y dónde estaba la actual presidente de Fundación Pensar en 2020 cuando estábamos encerrados y huérfanos? No la escuché. No acompañó a los ciudadanos en sus reclamos, como sí lo hizo otra mujer. ¿Ya se olvidó Mauricio Macri de los palos en la rueda, las piedras al Congreso y lo dificil que es gobernar con el peronismo / kirchnerismo como oposición? Me cuesta pensar que Pensar todavía no conoce el daño que el kirchnerismo le hizo al país. Dividan, que quienes nos han llevado al abismo... retornarán. No apruebo los modos ni formas que tiene el presidente Milei. Pero sigo acompañando y apoyando al Gobierno. Porque no quiero que vuelva el kirchnerismo. Para mí es la última oportunidad de ver el cambio tan anhelado. Quiero que Argentina vuelva a ser el país que los Padres de la Patria supieron concebir y conse guir. No permitan que la soberbia se enseñoree de ustedes. Porque de ser así, (ellos) volverán.

Mercedes Moreno Klappenbach

Mechimorenok@gmail.com

## Agua en la vía pública

Hace unos días se informó a AvSA (reclamo N° 289270) que en Cerviño 4700 (Palermo) se habían producido dos pérdidas importan-tes de agua en la vía pública. Una, ingresó al subsuelo del edificio amenazando inundar-lo y provocar un cortocircuito en la entrada del sistema eléctrico. Otra, externo, que dehilitó el normal abastecimiento en toda la zona al liberar a la calle un importante caudal de agua. Acudió una cuadrilla que, lejos de reparar los daños, los profundizó y se declaró in-competente para el arreglo, derivando a un contratista. A las 24 hs, ante la inoperancia de AySA, se procedió a reclamar al ente re-gulador (N° 212552). A 48 hs del primer reclamo, con el edificio sin agua, llegó una cuadrilla que reparó la pérdida dejando rota la vereda. ¿Habrá sido sólo negligencia, incompetencia o, quizás, algún sabotaje interno de quienes se saben serán privatizados?

Jorge Augusto Cardoso jinetemoutlook.com

DIARIOS DE AYER Y DE HOY



8 de julio de 1974

## HACE 50 AÑOS

## Alemania alcanza por segunda vez el título mundial

Al imponerse en la final del 10° Mundial por 2-1 a la Holanda del "fútbol total" en Munich, Alemania Federal conquistaba su segundo tí-tulo. En la tapa de Clarín el capitán, el arquero Sepp Maier, levanta la Copa, en el ritual de los campeones. Argentina había sido eliminada en la segunda ronda, luego de la derrota ante Brasil por 2-1, el mismo día en que había fallecido Perón. La desorganización previa y el pobre desem-peño del equipo daría lugar a la llegada a la dirección técnica de César Luis Menotti, quien iniciaría un exitoso proceso que llevaría a ganar el Mundial siguiente en nuestro país. Henry Kissinger, secretario de Esta-do del presidente de EE.UU., Richard Nixon, se reuniría en Munich, con el canciller alemán Helmuth Schmidt, Hablaron durante 90 minutos y el centro del encuentro se ría la evolución en las relaciones del mundo occidental con la Unión Soviética, Isabel Martínez, la viuda de Perón y presidenta de la República, la primera mujer en la historia al ejercer el mando del país, retomaba la actividad en la Casa Rosada.

## Correo: Tacuari 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319

il: cartasalpais@clarin.com
extos destinados a esta sección no deben exceder las 20 lineas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con consla del domicilio y número de documento. Clarin se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



## AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (A 🔊 💿















8°









9°







## **Pasiones Argentinas**

## "Es que todo está muy rápido acá"

Hugo Scapparone hscapparone@clarin.com

jante al recurso cinematográfico de Ruben Östlund en "El triángulo de la tristeza", logrando así, esa misma molesta tensión. ¡Y claro! Era el primer día de clases, después de haber cursado séptimo grado con doble escolaridad y de haberlo dado todo los sábados en el curso de ingreso... había llegado el gran día.

or Avenida Belgrano, a paso de

nombre y con el asfalto moja

do, avanzábamos con el tiempo justo. El limpiaparabrisas

trastabillaba y rechinaba seme-

¿Nervioso? ¿Ansioso? Y ¡sí! Todo era expectativas para un preadolescente que se despertó de un salto, sabiendo que estaba iniciando su gran sueño, su logro... su pri-

mer año en el Nacional de Buenos Aires. Y como... "Nada está muy cerca", la mudez se había impuesto, no sonaban las bocinas, el paso seguía muy lento y el horario seguia ajustado.... con tanta incertidum-bre, opté por encender la "radio que se cae". Sonaba "Ala Delta" de Divididos, y no voy

a negar, que el insistente ritmo del bajo de Arnedo no avudaba a calmar tanta ansiedad, todo lo contrario.

Mientras tanto, Renzo, con la mirada perdida divisaba, entre gotas, las mueble-rías cerradas de la avenida, y así parecía estar desmenuzando su niñez en unas pocas cuadras, tal vez... desprendiéndose provisoriamente de todas esas inocentes imágenes, seguramente para volverlas a recoger dentro de unos años... y esos "pibes remontando barriletes" ya se lo estaban haciendo saber.

En ese instante, Mollo, muy oportuno, le hizo deducir que "todo está muy făcil si tienes tu propio cielo"... ahí, Renzo suspi-ró profundo, consiguiendo así relajar tantas expectativas y logrando insinuar la primera sonrisa de la mañana, entendiendo que, si bien se acercaban tiempos agitados, tiempos de adolescer, tiempos inciertos y de "océanos salvajes"... el recorrido por Av. Belgrano era todo lo que estaba bien, era su camino elegido.

Finalmente llegamos al Nacional en horario y dejamos sobre la avenida la ansiedad, la tensión, la lluvia, las mueblerías y muchos inolvidables recuerdos de una infancia feliz, sabiendo que estaba iniciando un proceso de adaptación, de fomentar su autonomía, de nuevas responsabilidades, de aprender a moverse solo por la ciudad, de tener en cuenta horarios, almuerzos improvisados y de actividades deportivas.

Sospecho que pronto, unos ojitos chispeantes y unas sonrisas sugerentes le hicieran per-cibir a Renzo que "una chica en el cielo todo el tiempo" le propondría nuevos juegos, encuentros, salidas y le harían olvidar su mirada ausente hacia esas viejas mueblerías cerradas

"Puedo ver, pero no sé... es que todo está muy rápido acá" tal vez sea la frase que Mollo y Cía tenían reservada para mí. Como papá de Renzo soy el que tiene que adaptarse a los cambios inminentes y de ir soltando... de a poco y no tanto.

CRIST

La vida depende de los números

YO. MATTAS Por Sendra





TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

